PUNTOS RISCADOS E CANTADOS NA UMBANDA — 9.º edição. 14 PONTOS RISCADOS DE CABOCLOS — ORIXAS — PRETOS VELHOS 100 PONTOS DE EXUS E POSTBA GIRA — Propino Petreira. I DMIDAS DE SANTO E OFERENDAS - 4.º edição - Jezé Tebelro. DRACOES DA UMBANDA - 4.º edição. A ORUZ (Milagresa) DE CARAVACA - 5.º edição. ANTRID E VERDADEIRO LIVRO DOS SONHOS - Aknason-Rá. PRECES ESPÍRITAS Desus Cristo) n 1000 nos Búzios — 2.º edição — Byron Torres de Freitas. O MANUAL DE REZAS E MANDINGAS — Candido Emsuuel Félix. MA GUIA DA UMBANDA E DAS ALMAS — Byran Tôrres de Freitas. ANTOLOGIA DA UMBANDA - 2.º edição - Attia Númes, HANHOS DE DESCARGA E AMACIS - (Defunsações e Oferendas). O LIVRO DA BRUXA OU A FEITICEIRA DE EVORA - A. de Santonder. HIMBIANDA DOS PRETOS-VELHOS - Antégio A, Telxeira (neto). A CARTILHA DA UMBANDA - Gândido Empreel Félix. O LIVRO DE ORAÇÕES — (Mais de 200 orações católicas). INALTINA - O Canainho dos milagres - As curas milagrosas feitas pelo médico alemão Ariz Scovack -- Rossini Rossi e Costa Cetrien. HOMO DESMANCHAR TRABALHOS DE QUIMBANDA - Volumo I COMO DESMANCHAR TRABALHOS DE QUIMINANDA - Volume 2 POMHA GIRA JAs duas faces da Umbanda — António A. Telxeira (neto). O LIVRO DOS EXOS — (Klumbas e Eguns) — Autónio de Alva. O HOSARIO DO PRETO-VELHO (Pontos, Rexas e Orações). COMO EVITAR O OLHO GRANDE - Carlos Francisco Navier. OXALA - Coleção Orixás - Vol. I - Lucius. DARALAOS E IALORIXAS - Decelso, OS ORIXAS E O CANDOMBLE - Byron Torres de Freitas. A PRECE SECUNDO O ESPIRITISMO - Geraldo Serrano. UMBANDA DE CAROCLOS - Deceiso. O LIVRO DO MEDIUM CURADOR - José Lhemme. O REEVIARIO DO UMBANDISTA - Alfair Piaco. O LIVRO DOS MEDIUNS DE UMBANDA — Antônio A. Teixeira (neto). ARUANDA — (Lindos casos da Umbanda) — Mário Barceles. OKÉ, CABOCLO — Benjamim Figueizedo. DICIONARIO DA UMBANDA - Altair Pinto. GUIA E RITUAL PARA ORGANIZAÇÃO DE TERREIROS DE UMBANDA - Tancredo da Silva Pinto e Byron Törres de Freitas, DGUM - Geraldo Setrano. COMO DESENVOLVER A METHUNIDADE - Paul Bodier. XANGO DJACUTA — Joho de Freitas. HMBANDA ATRAVES DOS ASTROS (Beréscope) - Alvarino Sevia. CEMPIONIAS DA UMBANDA E DO CANDOMBLE - José Ribelto. PONTOS DE CANDOMBLÉ — Babáo Congué. PRECES CURADORAS - Cándido Emanuel Félix. OS MORTOS ESTAO DE PE! - Prof. Ramiro Gama, O LIVEO GIGANTE DE SÃO CIPRIANO (CAPA PRETA). O QUE É A UMBANDA — Dr. Cavalconti Bandeira. AS 7 FORÇAS DA UMBANDA — Maria Helena Farelli,

Antonio de Hiva

Dog

Trabalhos

de

#### PEDIDOS A



MATRIZ: Rua Marqués de Pombal, 172 sebreloja 202 FILAL: Rua Marqués de Pombal, 171-B - Calmi Pristal II,000 ZG-14 - Tel.: 221-5016 - Rio de Japono - Commandora

COMO DESMANCHAR Vol. 1 ANTONIO DE ALVA A MAGIA NEGRA

#### Orações da Umbanda

Este Evro inclui todas as orações existentes na Umbanda e adotadas em todos os terreiras do Brasil. Caniém as proces de abertura e de encerremento dos trabalhos de umbanda. Orações contra as merdedaras de cobra, como fechar o corpo, para ossua mai assombradas e inâmeras outras orações e ainda o Hino da Umbanda, inédito em outres livros. É um Evro que não deve faitar em todos os lares umbandistas.



#### O Livro do Médium Curador

#### José Llhomma

O autor desta obra é o Presidente de Hunra da União Espírita Belga; dá-nos uma obra racissima no género e so alcance de qualquer teigo no assumia. Entre sutros aspectos, zetrata esta obra o trabelho fecundo do médiam curador, como instrumento do Além e artifice da Bondade procurando servir sem medo e sem censura a cura da espírito e do corpo. Tradução cuidadesa do Prof. Francisco K. Werneck.

# COMO DESMANCHAR TRABALHOS DE QUIMBANDA

(MAGIA NEGRA)



## Editora Eco

IMPRESSO NO BRASIL

PRINTED IN BRAZIL

Copyright (C) 1992

Editora ECO

Hustração da capa. PAULO DE ABREU

Liyraria Editora Mandarino Lida. C.G.C. 34,026,245 — INSC. 398,286,00

> RUA MARQUES DE POMBALA 171-R - CAIXA POSTAL 11 004 2C-14 - Telefone: 221-5016 - RIO DE JANEIRO - GUANABARA

#### ANTÓNIO DE ALVA

### COMO DESMANCHAR TRABALHOS DE **QUIMBANDA**

(MAGIA NEGRA)

3.º edição

Odo o cuidado à panes,
para com set requiro

pinas: Designada a que

VOLUME I

EDITORA ECO

#### BIBLIOGRAFIA DO AUTOR

CONHECIMENTOS INDISPENSAVEIS AOS MEDIUNS ESPI-RITAS (Dois Opúsculos dontrinários) — 1953

UMBANDISMO - 1957

UMBANDA DOS PRETOS-VELHOS — 1966

POMBA-GIRA (As duas faces da UMBANDA) - 1966

COMO DESMANCHAR TRABALHOS DE QUIMBANDA — Volume I — 1988

O LIVRO DOS EXUS — (Klumbas e Egest — 1967

OXALA — Coleção Orixás, Vol. I — 1967

COMO DESMANCHAR TRABALHOS DE QUIMBANDA (VOInme II) — 1987

O LIVRO DOS MEDIUNS DE UMBANDA - 1967

OXOSSI — Coleção Orixás, Vol. II - 1968

UMBANDA ATRAVES DO ASTROS (Horóscopo) - 1969

DESPACHOS E OFERENDAS NA UMBANDA - 1970

OMULO - O MEDICO DOS POBRES - 1972

#### EM PREPARO:

A MAGIA E OS ENCANTOS DA POMBA-GIRA IMPRESSIONANTES CASOS DE MAGIA NEGRA UMBANDA E QUIMBANDA

#### INDICE

| A Guisa de Prefácio                                   | 7   |
|-------------------------------------------------------|-----|
| PRIMEIRA PARTE — Como curar "obsessões on obsidia-    |     |
| ções"                                                 | 9   |
| CAPITULO I — A Guisa de introdução                    | 10  |
| CAPITULO II — Onde e como atuam os trabalhos de       |     |
| Quimbanda                                             | 1.5 |
| Um despacho feito pelo "Povo de Ganga"                | 22  |
| CAPITULO III — O que deve ser enlendido como "Tra-    |     |
| balhos de Quimbanda?                                  | 25  |
| Um trabalho festo no fundo do mar                     | 27  |
| CAPÍTULO IV — Como seber se é "obsessão ou se é       |     |
| trabalho de Quimbanda''                               | 33  |
| Como saber se uma pessoa é "médium" não desenvolvida  | 37  |
| Um caso de mediunidade mai empregada                  | 39  |
| CAPITULO V - Ferialecer o "Anjo de Guarda             | 41  |
| Um trabalho destinado a fortalecer o 'Anjo de Guarda" | 45  |
| Devoção para as almas aflitas de purgatório           | 48  |
| CAPÍTULO VI — Cura de "Obsessões ou obsidlações       |     |
| manadas por imperfeições morais                       | 58  |
| Um trabalho para eliminar o vielo da bebida           | 55  |
| CAPITULO VII — Cura de obsessões causadas por vin-    |     |
| gança de inizitgos desencamados                       | 64  |
| Vingança de ex-noiva desencatuada                     | 64  |
| CAPTTULO VIII — Cura de "obsessões" causadas per      |     |
| "mediunidade não desenvolvida"                        | 70  |
| CAPITULO JX — Cura de 'obsessões causadas por "me-    |     |
| diunidasse mai empregada"                             | 77  |

| CAPITULO X — Combecimentos indispensáveis às curas      |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| das "obsessões ou obsidiações"                          | 92            |
| SEGUNDA PARTE — Umbanda contra a Quimbanda              | 91            |
| CAPÍTULO XI - Bases indispensáveis para o bom re-       |               |
| sultado dos trabalhos                                   | 92            |
| Como trabalha no Terreiro a "Falange Xangô"             | 96            |
| Prece para a Saúde                                      | 183           |
| CAPITULO XII - Auto-Magia                               | 189           |
| Um caso de desrespeito à trabajho de encruzilhada       | 110           |
| CAPITULO XIII - Desmanchando um "trabalho pesa-         |               |
| do" de Quimbanda ,                                      | 1,15          |
| CAPÍTULO XIV - Como desmancher "Trabalhes" feites       |               |
| por espiritos da "Linha das Almas" e dos "Caveiras"     | 124           |
| Como conhecer os espíritos da Linha des Caveiras ou dos |               |
| Cemilérios                                              | 127           |
| Como curar os trabalhos da Linha dos Cemitérios         | 127           |
| Como trabalhar no Cemilério                             | 128           |
| Oferenda para os Espíritos da Linha das Almas           | 129           |
| CAPITULO XV — Trabalhos de Quimbanda que afeisia        |               |
| a parte sexual do Homem (Um processo Jácil para         |               |
| desmanchut                                              | $132^{\circ}$ |
| Como um Trabalho de Quimbanda pode atuar no sexo-       | 133           |
| Como fortalecer o Anjo de Guarda                        | 137           |
| CAPÍTULO XVI "Ajó Cocoró" (Mau Olhado) e outros         |               |
| pequenos males — pragas — simpatias                     | 140           |
| Como rezar espinhela caída                              | 143           |
| Oração centra a praga                                   | 147           |
| CAPITULO XVII - Casos interessantes com alguns es-      |               |
| piritos de Quimbanda                                    | 1,50          |
| Uma lavagem de cabeça mal feita                         | 151           |
| CAPTULO XVIII — Poderosa e elielentissima "Devoção      |               |
| das almas com sêde do purgatério",                      | 185           |
| Como se faz a devoção das Almaz com séde do Purgatório  | 159           |
| Deveção com a "Senhar Mirongueiro D'Água"               | 158           |
| Hpllogo                                                 | 199           |

#### À guisa de prefácio

Há dois fatóres primordiais que desvirtuam as relações dos homens com Deus, desviendo-o do seu caminho supremo: o materialismo e o formalismo.

O materialismo nega a existência de um mundo espiritual. Ora, se não há Deus eterno e alma imortal, exploremos o mais possível a vida presente, conquistemos bens de lortuna, giórias, prazeres na maior abundância e desprezemos todos os elementos espirituais como utopia e quimeras.

O tormalismo admite a existência de um mundo espicitual e julga pautar por esse credo o seu destino. Mas engana-se a si mesmo. O que ele chama religião não passa, geralmente, do estéceis tármulas e cerimônias. Repetir mecánicamente certos palavras, executar determinados "trabalhos", destiar certo número de orações — é o que ele denomina piedade, religião, vida espiritual.

Não, não é isso a vida espiritual. Ela é anios de tudo a comprimento dos deveres do homem para com Deus, a fim de seguir rempre o esminho reto.

À vida é breve. Daqui a uns anos, uns decénios talvez, nutor e leitores transporemos o limier do mundo espiritual, e tá sim, poderemos conhecer a verdadeira vida. Aquele que não souber se conduzir na vida terrena, automáticamente terá de espiar pelos malos causados nesta nossa presente etapa, de qui caminho longo e tortuoso.

Está, pois, no interesse de rodos o saber se conduzir; não odiando, não desejando mal e não cobiçando. É preciso, eliminar de nossea almas, esses elementos que nos rodeiam e que

nos impetem a procedermos de maneira a desejar sómente o mal.

Não sejamos materialistas e muito menos formalistas,

Sigumos sempre os preceitos de nossos Guins e dos nossos incansáveis pretos velhos, pois a eles, a esses obreiros, é que decemos muito da nossa vida.

Na presente obra que a EDITORA ECO orgulha-se de dar à luz, o autor procura com grande conhecimento da lei de Umbauda, e com pelavras divinamente inspiradas, mostrar ao querido leitor, um sem número de casos de trabalhos de Quimbauda e Magia Negra e, como foram desmanchados pelas nossos Caboclos, Pretos Velhos e Exus, da nossa darina Umbanda.

Antônio De Alva, que, com esta obra continua a sua brilhante carreira litero-umbandista, era até então, um humildo componente da Falange Xangó do Centro Espírita Ceminheiros da Verdade, cuja inlange operau as maiores curas e desmanches de trabalhos àqueles que, naquele Centro Espírita, iam em busca de um lenitivo para us males que os atligiam.

Valerá pois a pena conhecer o conteúdo desta obra, que encerra magníficos ensinamentos da nossa tão querida Umbando,

A EDITORA

PRIMEIRA PARTE
COMO CURAR 'OBSESSÕES OU OBSIDIAÇÕES"

#### 1

#### À guisa de introdução

É comin; o se onvir dizer que "cada um planta o que quer colher", "quem semeia ventos colhe tempestades" o multas outras coisas que, de um modo geral, têm uma 85 e útica alguificação: se en quiser viver num paraiso, devo criar este paraiso, antes de mais nada, em volta de mim mesmo mas, se ao contrário en quiser viver num verdadeiro inferno, nada mais terci de fazer que, em volta de mim mesmo, criar êste taferno.

Em cuiras palavras, mais claras e mais precisas, o que isso significa é maia maia nada menos do que e seguinte: Se ou trato bem a todos os meus semelhantes, especialmente aqueles com os quais vivo on trabalho e que, pertanto, estão sempre a minha volta, ao meu redor, claro é que por èles, também serei tratado e, assim — como bem se poderá dizer — viverei sempre na maior e mais compteta paz, na mais perfeita tranquilidade, na mais semtuada harmonia com todos êles. Viverei, pois, num paraiso; tudo será bem sucedido para mim, tudo forei sem maiores difficildades. No entanto, se en fizer o contrário, isto é, se cratar mai aos que mo coream, se procurar desentendimentos com éles, se os ofender, lógico é que, para mim, a vida se tornará um verdadeiro e inferminável inferno.

8 lato uma verdade e, antes que tudo, indiscutivol.

Om homem, por exemplo, que chega sempre em casa, de volta de trabalho, completamente bébedo; um homem que, em vez de atender ao sustento de sua familia, gasta todo o seu ordenado em jógo, em corridas de cavalos e coisas outras que tala; um homem que está sempro esbravejando em casa, por qualquer "dá cá aquela palha"; que maitrata a mulher e os filhos; o que estará criando, para êle mesmo, no fim das gomias?!. . Nada mais do que um inferno.

Oma mulher que passa o dia — digamos assim — "matra-queando" pas portas dos vixinhos; uma mulher que, em vez de se arrumar, de se pentear, de se assear, enfim, após os seus afazeres diários, para esperar o espóso à sua volta do traba-tho; que se deixa flear desgrenhada, de vestido sujo, de roupa cheirando a alho e à cebola, o que estará criando para si própria?!... O desinteresse do espóso por ela e mesmo pela casa e, conseqüentemente, um verdadelro inferno para nêle viver.

A criatura que está sempre "lescurando" ou "cortando" p vida alheia, isto é "fazendo crochei na vida dos outros" — o que estará verdadeiramente fazendo?!... Nada mais do que preparando um inferno para nête viver.

E se essa pessoa, antes do mais, fór, un "médium", especialmente um "médium de UMBANDA", o que estará ela arranjando ou preparando para si mesma?! O inferno e nada mais que um inferno, em tudo por budo, para viver.

E os médiums valdosos, invojosos, mentirosos, despeitados. Irados, o que conseguem éles com o que fazem?!... Não será também um inferno?!...

16 os que cobram a caridade que praticare — e para isto an pervem éles de seus bondosos "Guias" que, na verdade, bada recebem da parte déles — o que é que estão procutando para el mesmos?!... O que ibes poderá acontecer como conseqüência das (albas que cometem?!... Não será alada um inferno?!...

安 2 9

A criatura humana, em geral, só se lembra dos seus semelbantes, para tazer-lhos mai ou, pelo menos, para julgátos mal, lató é, criticar-lhes os minimos gestos, atos ou palayras. É a mais para verdade.

Requere-se cia — a criatura humana — da enorme 'trave' que tem nos próptios olhos para apenas ver o pequenino "arguelro" que se encontra nos olhos de seu semelhante. Em outras palavras, a criatura humana está sempre pronta e disposta para ver, apontar e crilicar os defeitos dos outros, detando os seus próprios, porém como se não existissem. Tedavia, se alguém lhes diz, de cara, o que clas também fazem... ahl... ai a coisa muda de figura, a criatura se transforma numa verdadeira fera, grita, esbraveja, urra até, ameaça Céu e Terra e, com tudo isso, nada mais consegue do que preparar o inferno em que, a bem da verdade, irá viver.

Isto tudo até aqui dito, allás, o é de criatura humana para criatura humana; de alma para alma-i ALMA, segundo ALLAN KARDEC, é e Espírito encarnado, ou seja, a criatura humana que, nestas condições, apresenta: espírito, peri-espírito e corpo). Contucio, tal poderá acontecer com uma importante agravante: além do inferno criado, para si mesma e por ela mesma, a criatura humana, em tais circunstâncias, também acarretará a influência de Espíritos mal intencionados. Neste caso, a criatura nada mais estará fazendo do que, pelo seu próprio modo de agir, atraindo para si mesma a influência daquetes Espíritos e, desta forma, fará — ela mesma e para ela mesma— um "trabalho de Quimbanda".

Em outras palavras, a criatura humana, nestas condições, estará 'aucomagiando-se" (ela mesma é quem faz o trabalho de Quimbanda, ou seja, de Magia Negra ou lá o que fôr, para ela mesma, isto é contra si própria).

Poder-se-à dar — embera de outra forma — caso semelhante. Refiro-me ao caso em que, de tanto pensar que lhe fizetam on "maudaram um trabalho de Quimbanda", a eriatura eria a "EGRÉGORA" e, assim, o "trabalho — que mo comêço só existia no pensamento dela — acaba se tornando real, isto é, acaba se tornando efetivo e realmente existente. "KORRGORA" — cumpre-me esclarecer aos Irmãos — nuda mais é do que a repetição, no ASTRAL, daquilo que faremos ou pensausos no Mundo Físico, isto é, aqui na Terra Também toma a denominação de "COMPADRE". Esta expressão "COMPADRE", porém, não deverá ser confundida com a que se usa, em geral, para se fazer referência aos EXUS, chamando-Os de "Compadres".

\* \* \*

Isto tudo, mens Irmãos, e meto plor, poderá acontecer a quera quer que seja, a qualquer criatura humana, portanto. E como evitar que tal aconteça?!... Nada mais fácil!...

Sabemos que a LEI DE OBATALÁ, a LEI DE DEUS NOSSO PAI E CRIADOR, mada mais é do que aquilo que nos disse NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, o nosso PAI OXALÁ: "AMAI A DEUS SÖBRE TÓDAS AS COISAS E, AO VOSSO PRÓXIMO, COMO A VÓS MESMOS".

E o que guer dizer isto, na verdade?!...

Que devenos colocar DEUS (OBATALA) acima de Indo c de todos. Primeiro "ÉLE", pois.

A seguir, pertanto, colocaremos mossos sequelhantes, o e seja, nosso próximo, amando-o como a nós mesmos,

E como se poderá amar ao nosso próximo como a nos tresmos?!...

Não desejando para os outros, aquilo que não desejarmos para nós.

Se quebrar uma perna é algo que, lógicamente não posso nom devo desejar para mija mesmo, por que von desejar que o men vizinho, ou semelhante quebre uma perna?!...

Se não quero que falem mai de mim, por que vou falar dos outros?!...

He quero saúde para mim, porque vou desejar que os outros não a tenham?]...

É bem diffell, em verdade, cumprir-se, à risca, a Lei de nome PAT OBATALA. No entante, não é impossível, Bastarnos-á, para o fazermos, pelo menos um pouco de raciocínio e, untes disso, de boa vontade de nossa parte.

Enclorinlo, simi Porque, a bem da verdade, não poderemos nem deveremos esquever de que "cada ação gera uma reação", isto é, tudo o que mandamos há de nos voltar. E, o que é plor, voltar-nos-á en; dôbre, ou seja; por acrésolmo.

Sempre que fizermos, seja o que for a un nosso semeihanle, dele nos voltará, em dobro, o que a ele tivermos feito.

De tudo, pois, dito até o momento, a uma só e única conclasão poderemos chegar: Como não querêmos viver num inferno e sim num paraiso, devemos, antes de mais nada, criar esse paraiso. Nós e mais ninguém, realmente, é que poderemos tal fazer.

Em autras palavras, é isto-o mesmo que se dizer:

"a melhor defesa contra a QUIMBANDA, está em nés mesmos, nos nossos atos, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, no nosso modo de viver, enfim". 2

#### Onde e como atuam os Trabalhos da Quimbanda

Em livros anteriores, por mais de ama vez, tenho me referido ao "OVO AURICO", também conhecido como "Aura",
mada mais é do que o conjunto de camadas fluidicas que enveive o nosso corpo. Tais camadas, devo dizer, são resultantes das
múltiplas funções de nosso organismo, isto é, de tudo o que
ao passa em nosso corpo físico e que é representado pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas palavras, pelos nossos atos, pelos nossos
gratos, em suma, por tudo o que fazemes ao vivermos neste
Planeta Terra, de Regeberação.

Do que fica dito, muito fácil é se compreender que, se vivermos dentro das regras gerals que regem a vida do ser humuno sóbre a Terra, a nossa "Aura", ou seja, o conjunto de camadas fluidicas que a formam, que nos envolve o corpo material, terá de ser, evidentemente, bem equilibrado e, por isso menuo, de boa natureza, isto é bom.

Neste case, quando nos apreximarmos das demais criatucua humanas, estas se sentem atraidas por nos, fornam-se or an amigas, enforçam-se para nos serem agradáveis, para tua pervirem. Em suma "sentem-se elas bem quando estão so m plada. Por outro lado, as pessoas más, ao se aproximarem de nós, sentem-se como desambientadas, passam mal, Fogem cias, alé, de perto de nós, de nossa presença. Esquivam-se mesmo dos nossos próprios cibares.

Se, ao contrário, não viventos dentro dessas regras gerais que regem a vida do Homem sóbre a Terra, isto é, se a nossa vida é nada mais nada menos que um conjunto de maidades, de mais fieras, de mais pensamentos, de mais desejos, de mais sentimentos, de tudo o que é condenável enfim, as pessoas boas que se aproximarem de nos, lógicamente, se sentirão mai, sentirão repulsa de nos e, evidentemente, fugirão da nossa presença. Evitar-nos-ão, no fim das contas. As pessoas más, porém, se sentirão atraidas por essas a que chama-remos de "foras da lei".

É per demais conhecida a expressão: "os semelhantes se atraem, isto é, os bons atraem os bons o afugentam os maus, enquanto que os maus atraem os maus e afugentam os bons.

Sabe-se, alé, que cada "médium terá o protetor que mérecer" ou, em outras palavras, se o médium é bom, seu "Protetor" fambém o será e vice-versa.

\* + +

Neste ponto, aliás, discordo e, tanto assim que, em livros anteriores meus, estel o case de uma médium que trabalha com 'PAI JOAQUIM DE ANGOLA". O "Protetor ou Guia" é ótimo, no entanto, a médium não o é, sob muitos pontos de vista.

O que até aqui digo, aliás, é bem caracterizado peto que bos diz "DE ROBERTS" (foi um Grande Cientista) e que é o seguinte: "de indivisuo para individuo, ou seja, de pessoa para pessoa, há a emanação (le um fluído magnético, fluído esse chamado "APATIA" e que se transforma em "SIMPATIA" (quando atrai os que o cercam) ou em ANTIPATIA (quando causa repulsa a quem dête se aproxima).

A "Empatia", por sinal, só se verificará quando a pessoa (ou pessoas) que a emana é uma criatura, bea, como se costuma dizer. A "Antipatia" so contrário, só se verificará quando a pessoa (ou pessoas) que a emana é uma criatura má.

Assim como se pode atrair on cansar repuisa a pessoas como nós, o mesmo poderá acontecer com relação a pessoas ou espíritos desencarnados, e, justamente os espíritos desencardos são os elementos, que, na verdade, nos trazem os malefícios, conduzem até nós os efeitos da Magia Negra, on seja, os efeitos dos trabalhos da Quimbanda e, fazendo-o, poderán até nos levar à morte, seja nos matando éles mesmos, seja nos tevando à prática do sujeldio.

Os trabalhos da Quimbanda — diga-se de passagem — são todos perigosos, una mais outros menos e são de diferentes e numerosas espécies, uma vez que são feilos de diferentes e numerosos modos: desde o trabalho feito por um simples pensamento, um simples olhar que nos é dirigido até os praticados nos Ocmitérios, até os praticados com peças de rospas das pessoas escolhidas para vitimas e mesmo de fios de cabelos, sapatos, etc. Tudo quase, em verdade, é ou pode ser usado como meios ou como material para um trabalho de Quimbanda.

Que isto é uma verdade, não há dúvida alguma. Que a Magia Negra ou os trabalhos da Quimbanda matam, on pelo menos entouquecem on aleijam é, por outro jado, incontestável.

E se, ao mesmo tempo, considerarmos que a arma única, a mais eficiente que existe contra éles é a nossa boa, a nossa correta conduta (e quem poderá dizer que é cem por cento certo, isto é, total e absolutamente correto em seu modo de viver?!...) chegaremos à apavorante conclusão de que, sem excessão, todos nós estamos sujeitos ou somos capazes de ser atingidos por tais trabalhos. E não é para causar mêdo, pavor até?!...

\* \* \*

Todo e qualquer trabalho de Magia Negra eq de Quimbanda atinge, sem excessão, o nosso tecido sangüíneo, isto-é, o nosso sangue. "Todo o nesso corpo físico, por sinal, é revestido de uma rêde vastíssima de vasos onde circula o líquido da vida — o sangue." S, embora esteja o sangue, o que é lógico, no interior do nosso corpo, isto não impede, de forma alguma, que seja éle atingido pelos referidos trabalhos.

È não haverá possibilidade dêle — o sangue — não ser attegido? $1\dots$ 

Há e já e disse, aliás, por multas véxes, Que tenhamos, ou melhor, que vivamos de melde a formarmos um bom "ôvo Aurico".

4 4 4

Como digo no principio deste capítulo, o nosse "Ovo Aurico" ou a nossa "Aura" ou, ainda, o nosso "ambiente pessoal", é formado por camadas finidicas, sendo estas a consegüência imediata e direta de tudo o que, ao viver, venhamos a fazer.

Tais camadas são em número de 7 (sete), no entanto, as que devem nos interessar de mais perto, são apenas três (3), a saber:

- a) FLUIDINA
- bi HETERO-FLUIDINA
- CI FLUIDINA CROMATICA

A primeira delas — a FLUIDINA — é a que corresponde à parte sólida ou dura (melhor dizer-se dura) do nosso corpo, isto é, aos nossos assos, ao nosso esquelele, portanto,

A segunda — a HETERO-FLUIDINA — envolve aquela outra, isto é, envolve a FLUIDINA e atua sóbre e nosso tecido sangüíneo, o nosso sangue. É mais tênue do que a outra.

A terreira — a FLUIDINA CROMÁTICA — provém do proprio espírito e, por isso mesmo, caracteriza mais as suas vibrações. Esta terceira camada envolve a segunda, ou seja, a HE-TERC-FLUIDINA.

Como se verifica, essas três camadas fluidicas, de fora pare dentro — ao que se pode dizer — assim se apresentam: 1) a FLUIDINA-CROMÁTICA envolvendo a 2) HETERO-FLUIDINA e esta envolvendo a 3) FLUIDINA. Apresentam-se, pois, como se féssem 3 (três) cascas de ôvo, uma dentro da autra, ou seja: a 3,º dentro da 2,º c a 2,º dentro da 1,º. Têm clas, por sinal, a forma parecida com a de um ôvo e, justamente per isso, é que chamámos e seu conjunto de "OVO AURICO".

A flamon n.h l, ababxo, nos dó uma perfetta idela a respeito:

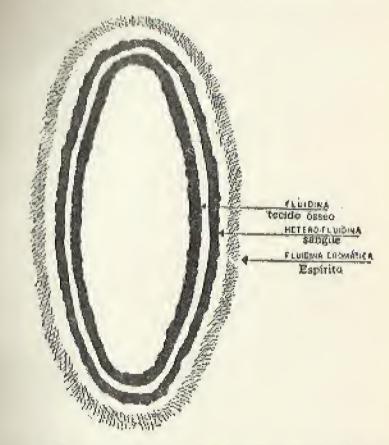

Como digo, linhas atrás, a FLUIDINA-CEOMÁTICA protem do próprio espírito, isto é, forma-se das emansções que numeterizam o espírito; a HETERO-FLUIDINA atua sóbre o terido sangüíneo ou sangue; a FLUIDINA, finalmente, corresponde ao nosso esqueleto ósseo. Fazendo-se a hipólese de que estas cantadas fóssem de ferro — digamos — fácil seria compreender que, para podermos atingir a segunda, ou seja, a HETERO-FLUIDINA, tersemos de vasar ou furar a FLUIDINA-CROMÁTICA. Por outro lado para se atingir a FLUIDINA, tógico é que se teria de vasar ou furar a HETERO-FLUIDINA. Isto quer dizer que, para se amogir a FLUIDINA, terse-á que vasar ou furar ou, em outras palavras, passar pela FLUIDINA-CROMÁTICA e, a seguir, pela HETERO-FLUIDINA,

\* \* \*

Estas camadas, porém, são fluidicas como já nisse, no entanto, agem como verdadeiras nuralhas defensivas de nosso corpo físico, ou seja, nosso corpo material. E como?!...

宋 鱼 英

Se, em nosso modo de viver, nos estoryamos ao máximo para cumprir a Lei de OBATALA; "Amai a Dena sóbre tódas as coisas e, ao vosso próximo, como a vóa mesmes", isto é, se não desejamos e maito menos fazemos mai a outrem, so não temos inveja, se não nos iramos, se não faiamos mai dos outros, em suma, se levamos uma vida pantada dentro de um máximo possível de correção, quiçá perfeição, o nosso Espírito, conseqüentemente, comaras bons fluidos e, assim, a FLUIDINA-CROMÁTICA de nosso OVO AURICO será forte e poderá impedir, lógicamente, que qualquer trabalho de Magia Negra ou de Quimbanda, que nos seja feito, atinja a HETERO-FLUIDINA. Não atinginde a HETERO-FLUIDINA, meito menos atingirá a FLUIDINA.

Desta forma, estaremos suficientemento defendidas e nada conseguirá conosco a Magia Negra ou a Quimbanda. Seus trabalhos esbartarão — vamos direr assim — em nossa FLUI-DINA-CROMATICA e, linálmente, se centinuarmos a viver

norchanule, voltarão ou, em outras paiavras, retornarão a quem na mandou ou féz e o atingirão. É o que, de um modo noral, sa costuma dizer: "o feiligo virou contra o feiligeleo". An ligaras 2 e 3, a seguir, nos mostram, bem claramente, o que prontece:

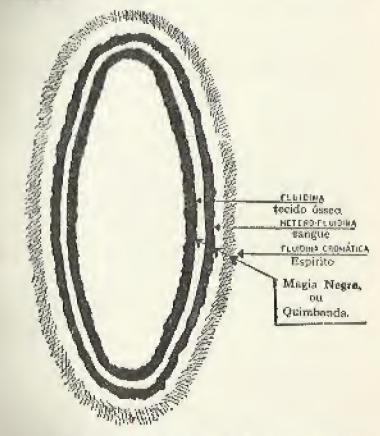

n) On "trabaihos de Quimbanda" são mandados; a FLUI-DINA-CROMÁTICA está fraca e ôles, assim, atingeor o sangue,

es ossos, o corpo enfim e causam até mosmo a morte (la pes-

b) Os "trabalhos de Quimbanda" são mandados; a FLUI-DIÑA-CROMÁTICA está forte e êles, assim, esbarram nela e voltam, isto é, retornam para quem os fêz ou mandou, atingiudo-o. O autor, aliás, é quem sofrerá a ação da Quimbanda, pois que estará "errado" contra a LEI DE OBATALÁ;

#### РИССЕЗБАНЕНТО DO "RETÓRNO"

#### UM DESPACHO FEITO PELO "POVO DEGANGA"

Há tempos, quando pertencia ao "Caminheiros da Verdade" e atuava, então, eom a minha querida "Falango Xango". ocorren o caso que passo a narrar: Procurou-me certo dia, um casal. O marido, o tipo do individuo incapaz de matar nem mesmo uma mosea, era empregudo da Companhia de Boades em Campo Grande, no Estado da Cuanabara.

Úm outro Individuo, também de Campo Grande e lambém da Companhia de Hondes de lá mas de situação inferior como empregado, queria o lugar do outro. Este outro, por sinal, era pai de não sel quantos filhos e, além de tado, ótimo chefe de familia. Em outros palavras, vivia corretamente, peranto Dons o perante os homens, seus semelhantes. Não muito cem por-cento, porém.

Como a inveja matou Calm, o segundo dos nossos homena, como digo acima, quis o ingar do outro mas, o único meio de que poderia dispor para conseguir o que queria, seria a morte do colega ou, pelo menos, o seu afastamento definitivo do serviço, por loncura ou qualquer outra coisa de natureza grave. Se assim queria, melhor o fêz: "encomendou um trabalho de Quimbanda a uma quimbandeira, que era parenta dele so não me engano, e, sem mais aquela, "mandou trasa" (desculpem-me a girla) para o colega de serviço, ou seja, para o outro homem.

Por motivos que não vêm ao caso, o "trabalho" que na verdade fára bem fello, atinglu o alvo, em cheto, isto é atinglu o catro homem e êste, ao me procurár, estava como verdadeiro louco.

Aceitel a responsablidade, de "desmanchar o trabalho de Grimbanda" que tinha sido Jeilo. Por três vêzes, intercaladas de mids os, menos um a dois meses, atendi o tal Irmão. Fui mesmo obrigado a "abrir demanda". Na terceira vez, finalmente, dominel totalmente as entidades encarregadas do "trabalho" tera Povo de Ganga) e, a clas, disse mais ou menos o seguinte: "Vecês apanharam porque vieram (apanharam uma antra fluidica); vieram porque mandaram, não é verdade?!... Logo, a cuipa de vocês terem apanhado está com quem mandou vocês para cima de nosso irmão!... Voltem, portanto, para cima de quem lhes mandon.

E as referidas entidades, de fato, fizeram o que lhes disse ou. Tanto assim que tempos depois, voltou a me procurar o irmão que quase sucumbira vitima de Quimbanda e me disse, meto apavorado (não sel bem porque): — "Sêo Antônio")... A mulhor morrou!...

\* \* \*

A quase vitima, embora não cem por-cento, era uma criatura boa, digamos assim. Sua FLUIDINA-CROMATICA, portanto, estava mais ou menos forte, isto é, era mais ou menos bem constituida. Assim, o "trabalho de Quimbanda" não chegou a fazer o efeito total e póde ser desmanehado por mim, nomo o que fia, isto é, com o processo que apliquei. A quimbandeira, porém, que tinha cometido uma grave falta, um verdadeiro crime, estava com a sua FLUIDINA-CROMATICA muito mai constituida e, desta forma, foi quem sofreu os efeitos de próprio trabalho de Quimbanda que havia feito. O feitiço, pois, visou-se contra à feiticeira. A mulher, no fim das contas, mosteu, de vez que recebeu, em chelo, o "retôrno",

#### 3

#### O que deve ser entendido como "Trabalhos de Quimbanda"

"Trabalhos de Quimbanda" ou de "Magia Negra" nada mais são do que influências exercidas sôbre as pessoas ou espíritos encarnados, pelos espíritos de Quimbanda. São éles tauto mais perigosos quanto mais perigosos forem os espíritos encarregados de os fazer.

Como sahemos, 7 (sete) são as Linhas da Quimbanda, a saber:

- 1) Linha das Abnas cheflada por Opmbi Rei
- 2) Lipha dos Caveiras chefiada por João Caveira
- 3) Linha de Malet chefiada por Exu Rel
- 4) Linha de Nagô cheftada por Géréré
- 5) Linha de Mossurubi chefiada por Kaminaloà
- Linha de Cabeclos quimbandeiros chefiada por Pantera Negra
- Linha Mista chefiada por Exq das Campinas ou dos Rios.

Segundo OSÓRIO CRUZ, em seu valioso "Manual Prático da Umbanda", no capítulo XIX, à página 65, "Os espíritos de Quimbanda vivem nas parles inferiores do mundo astral. A mais inferior das parles do mundo astral penetra pela terra a dentro, na região que as religiões antigas e as modernas cha-

mam de Inferno. E uma região de sofrimento, de dores, muito escura, circia de fluido viscoso e prêto. Essa região é habitada não sómente pelos Exus. Cavelras, etc., como também pelas criaturas humanas que quando encarnadas praticaram crimes horrorosos, os assassinos e outros.

Logo a seguir há outra região também inferior, que se estunde pela superficie do nosso planeta, até pequena altura, unde também existem espíritos sombrios, como sejam os espiritos dos camitérios, as Jarvas, formas espantosas que se nutrem da putrefação dos cadáveres. É nesta zona que se encontra a maloria dos obsessores, que estão sofrendo em consenüència de maldades praticadas. Nesta parte do astral, a magia negra, a feltigaria, os quimbandeiros vão encontrar os seus auxiliares para os seus tristes trabalhos, na maioria das vezes sem resultados pois o verdadeiro ritual de Quimbauda já fui adulterado, no Brastl. Mesmo que os despachos de Exu, dos Caveiras, dos Omulús não produzam o efello que os quimbandeiros pensam, a verdade é que o fato do serem chamades esses espiritos já é perigoso pois quase sempre éles vão se afastam daqueles use os chamam. Acontece também que éles acompanham as pessoas visadas pelos despachos, ainda quando estes não produzem todo o resultado esperado".

年 東 青

De um modo geral, um "trabalho de Quimbanda" ou de "Magia Negra", é sempre "encomendado" por uma pessoa, para fazer mal, enlouquecer, alcijar e até mesmo matar a uma outra. Quem é encarregado de executar os "trabañaos" é o quimbandeiro ou feiticetro ou, como se o chamava antigamente, "bruxes". Não obstante, os "trabalhos de Quimbanda" ainda pederão ser feitos de duas outras maneiras, a saber:

- 1) pela própria pessoa atingida;
- 2) per am quimbandeiro, por sua própria conta ou vontade.

Quanto ao primeiro modo, isto é, quanto ao fato do "traholho" ser feito por uma pessoa, contra si mesma, já del farta explicação no capitulo I dêste mesme livro, no culanto, à quira de liustração, narrarei, a seguir, um fato veridico ocorrato quando tinha m, como já disse, minha "Falange Xangô" El-lo:

#### UM TRABALHO FEITO NO FUNDO DO MAR

Pui procurado, certa feita, por uma senhora, dos seus trinta e jantos para quarenta anos de idade, selleirona, Disse--me ela que, em todos os "Centros Espiritas" a que tinha ido, ine haviam dito que "tinha ela um trabalhe feito no funco do mar e, como conseqüência, sua vida estava totalmente atrapalhada e, além disso, não havia jeito de se casar".

Intejalmente, disse-lhe que, o fundo do mar, ou melhor, o Mar, era justamente o "descarregador" de todo e qualquer trabalho e, assim, que não era certo o que lhe haviam dito, on seja, que houvesse qualquer "trabalho" no mar, pare ela:

Não obstante minha taxativa afizmação, a referida irmā insistlu, não por uma, mais por mais de uma vez, dizendo-me sompre a mesua colsa.

Tinha eu, na ocasião, enorme quantidade de casos de Caridade para atender e, assim, não fria perder tempo com absurdos. Desta forma, fui adiando, adiando, enquanto me foi possível, o atendimento do caso da limã.

Certo dia, porém, quando estava mais desafogado do serviço e, mais aiuda, para me ver livre de uma vez daquele problema, resolvi alender a tal irmā. Anteclpadamente, porém, disse-lhe que, na verdade, ela é que "havia criado, com o sen próprio pensamento", o trabalho que, de fato, uño existia.

De qualquer forma, contudo, chamel 3 (três) dos Médiums de minha Falango Kangō e, colocando a referida irma frente ao altar de XANGŌ (nossos trabalhos cram feitos na Sala de XANGŌ, no "Caminheiros"!, "chanei", sobre os Médiuns, os 3 (três) Exas que acicabayam a criatura.

Eram três e, ao falarem, confirmaram o que já sabla eu e que, allás, já tinha dito à irmã: "Estavam éles com ela porque ela, de tanto pensar, os havia atraido". Todavia — e nisto os Exus estavam certos — para que a delxassem em paz, queriam éles um presente.

Ensinei, pois, a irmã o que deveria dar aos Exus e mandei-a na Paz de Deus.

女 女 山

Os tempos se passaram o, quando nem mais me lembrava dela, fui por eta procurado e, de ana bóca, ouvi o seguinte. "Obrigado pelo que o sembor fêz. Minha vida já está desamarrada e.,, eu me case!!..."

 $h=h=\infty$ 

Como verificarão os queridos irmãos, o "trabalho de Magia Negra", neste caso, foi feito pela própria vilitar que, de "tanto pensar néle", acabou "criando o trabalho no astrat", uma vez que crion a "Egrégora".

Felizmente para aquela irmã, o que ela mentalizou não foi coisa de gravidade mas, se ao contrário, tivesse ela se "convencido", isto é, se sugestionado que ticham feito o tal trabalho para matá-la, é bem provável que, no fim de certo tempo, tívesse ela, de fato sucumbido. Mesmo porque, se tal tivesse ela mentalizado, teria atraido os perigosos espiritos de Cemitério que, a bem da verdade, matam com a maior facilidade dêste mundo.

學 集 青

Os "trabalhos" feltos "por um quimbandeiro, por sua própria conta ou vontado" são também muito comuns. A men ver, aliás, são os que, de um modo geral, são feitos quase a tóda hora. Na maioria dos casos são éles feitos com o objetivo de "prender uma pessoa a outra" e, via de regra, partem dos "babalaós" (chefes de terreiros (le Quimbanda) que, interessando-se, muita vez, por uma mulher que freqüenta ou vai aos seus "antros", trabalhum para que ela venha a cair em seus

braços, digamos assim. Pode se dar também o caso de ser tima "babá" que queira um homem e, no fim das contas, o processo usado é sempre o mesmo. Pode se dar ainda o caso de um "babálaó" ou uma "babá", querendo se vingar de um Filho de Santo sou ou de qualquer outra pessoa, serve-se dos seus conhecimentos e "trabalha". E muitos e muitos outros casos em que, mesmo sent ser "encomendado" por quem quer que seja, o próprio quimbandeiro resolve executar um "trabalho" e o faz, na verdade.

Graças a Deus, porêm, o verdadeiro ritual da Quimbanas já foi adulterado, no Brasil e, assim, por "mais bem felto" que tenha sido um désses "trabalhos", há sempro uma defesa para as suas vitimas.

\* \* \*

Do que fica dito neste capitulo III, até aqui, se conclui que são 3 (três) as principals modalidades em que podem ser fejios os "trabalhos de Quimbanda", a saber:

- Uma pessoa encomenda o "trabalho" para outra e o quimbandeiro o executa;
- Uma pessoa, pelo pensamento, cria o "trabalho" contra si própria;
- 3) Un quimbandeiro on qualquer outra pessoa que tenha conhecimentos de Quimbanda ou Magia Negra, faz o "trabalho" por sua própria centa, por metivos que julga do seu interésse on vontade.

\* \* .

Como advortência aos queridos frmãos, especialmente às frmãs, aciazo aqui o seguinte:

Uma môça (digamos assim) bonita val a um terreiro (seja de Quimbanda, seja mesmo de Candombió — mai orientada é légico). O "Babalaô" é um sujeito de aparência horrivel, tipo verdadelramente asqueroso, sem moral isto é, o protótipo do intolerável. A móca val. O "Babalaó" vé a móca (em grande número de casos o elemento está mistificando). Vé a móca c, ato continuo, "deseja-a para si". Nomal e lògicamente, a móca não quererá, nem mesmo ao seu lado, o tal "babalaó". Este, porém, como já o disse, a quer. Assim, chama o "Cambono" (de sua mesma espécie) e cochicha qualquer coisa ao oavida déle a respeito da móca. A seguir, é eta chamada para fatar com o "Guia Chefe". Enquanto eta val, o "cambono" raspa as solas de seus sapatos (os sapatos terão de licar fora do terreiro) e... sem mais aquela, sem que queira e monos ainda possa reagir, a pobre moça, de uma hora para outra, passará a ser uma das "conquistas" do tal "Pal de Santo", Isto, hoje, felivmente pouco acontece,

水 安 快

Qualquer que seja a modalidade usada num "trabalho de Quimbanda", isto é, qualquer que seja éste "trabalho", nada mais é ele do que umá aimpies e pura "obsessão ou obsidiação". Com a diferença, perém, quanto à sua causa ou à sua origem.

Se não, vejamos)...

金 水 黄

Certos autores, especialmente o de "UMBANDA DOS PRE-TOS-VELHOS", referindo-se à "obsessão", diz o seguinte:

"Obsessão on obsidiação" é o domínio que, sóbre um ospirito encarnado (individuo ou pessoa) exercem fatores estranhos, sem o concurso de sua própria vontade",

Tratando-se de um "trabalho de Quimbanda" ou, melhor dizendo, de "trabalhos de Quimbanda" direi o seguinte:

"O trabalho de Quimbanda ou de Magia Negra é o dominio que, sóbre um espírito encarnado (individuo ou pessouexercem fatóres estrantios, sem o concurso de sua própria vontade, sendo tata fatóres atraidos on mandados". Essos fatores estranhos (que nada mais são de que os espiritos de Quimbanda) são "atraídos", quando se der o caso da pessoa vilimada ter erlado, ela mesma, o "trabalho", pelo pensamento. São "mandados" nos casos do "trabalho ter sido encomenciado" on "ter sido felto por conta e interêsse de seu próprio executante".

Dito iste, chamo a atenção dos queridos irmãos para o Isto de que: "Uma obsessão ou obsidiação, nem sempre é um trabalho de Quimbanda, no entanto, todo trabalho de Quimbanda é uma obsessão".

Digo-lines isto porque, como estou cansado de observat, è comum o se dizer a uma pessoa obsedada ou obsidiada" què "há um trabalho", isto é, que "fizeram um trabalho de Quisabanda" para eta.

Tal acontece, ou porque quem "tal asseguron" Igeralmente são os chefes de terretros ou os "Falsos Guias") nada entende, verdadeiramente, do assunto ou, se untende, "é porque tem interésse em desmanchar o tal trabalho", ou seja: "quer cobrar e ganhar "jimbo" idinheiro) para desmanchar um trabalho que, de (ato, não existe, ou melhor, que não é mesmo um "trabalho de Quimbanda" ou Magia Negra". Existem espíritos que, realmente, atuam sôbre a criatura, no entanto, esta atuação é, apenas e tão sómente, uma "obsessão ou obsidiação" e, assim, terá sido ocasionada por uma das seguintes causas:

- a) Imperfelções morals;
- b) Vinagnes de inimiges desencarnades;
- e) Mediunidade não desenvolvida; ou
- d) Medinzidade mal empregada.

Os "trabalhos de Quimbanda" ou "Magla Negra" são todos "Obsessões ou obsidiações" porque, de fato, são éles comprides pela "aluação de espíritos desencarbados que, renimente, agem "obsedando ou obsidiando" as criaturas humanas (espíritos encarbados).

Para de "trabalhes de Quimbanda", aliás, don eu como en la seguintes:

- a) próprio pensamento da vitiras
- b) o desejo de alguém, de fazer mal a outrem.
   Quanto ao último do ltera acima, desdobra-fo-el como serge:
- desejo de alguém, de fazer mai a outrem, por meio de um terretro;
- 31 desejo de alguéra, de fazer mul a outrem, por sua própria conta e interesse,

Desta forma, untes de se dizer que se trata ou não de ama "obsessão ou obsidiação", ou que se trata ou não de "um trabalho de Quimbanda" ou "Magia Negra", dever-se-à fazer, na villma, um prévio e acurado exame. Disto, affás, tratarel no capitulo IV, a seguir.

#### 4

#### Como saber se é "obsessão" ou se é "Trabalho de Quimbanda"

Como digo no capitulo anterior, "uma obsessão ou obsidiação nem sempre é um trabalho de Quimbanda, no entanto, todo o trabalho de Quimbanda é sempre uma obsessão".

Digo também que uma obsessão ou obsidiação é "o dominio que, sóbre um Espírito encarnado (Individuo ou pessoa) exercem fatôres estranhos, sem o concurso de sua própria vontade" o que um "trabalho de Quimbanda ou Magia Negra é o dominto que, sobre um Espírito encarnado (individuo ou pessoa) exercem fatôres estranhos, sem o concurso de sua própria vontade, sendo tais fatôres atraídes ou mandados".

Explicando o que disse, esclarego que uma obsessão, que é lambém denominada obsidiação, é a "atusção de um ou mais espíritos em uma criatura humana, sendo essa situação independente da vontade da peasoa", no entanto, esse espírito ou criatura, e aim se aproximaram dela por causa de suas imperfeições morais, porque quêrem se vingar de colsas que essa criatura fêx a éles em cutra encarnação, ou porque a peasoa não tem mediumidade desenvolvida ou adestrada ou, ainda, porque a peasoa emprega mai a sua mediumidade.

Nos essos de "trabainos de Quimbanda ou Magia Negra". porém, os espíritos atuam sóbre a criatura, ou porque essa eriatura os atrain pelo próprio pensamento, en porque alguém mandou ésses espíritos atacarem a crintura.

Sendo assim, não poderá haver e nem deverá haver confasão de uma colsa com a outra, isto é, de "obsessão on obsidiação" com "trabulhos de Magia Negra on Quhubanda".

No entanto, é muito comum, em alguns terreiros, haver tal confusão.

Tais confusões, porém, são originadas de uma de duas colsas e mesmo, se quiserem das duas juntas;

- Os "chefes" de terreiros não conhecem, como deviam conhecer, a fenomenologia espírita e, assim, ignoram que há nma diferença enorme e inegável entre os citados fenômenos, ou seja, entre obsessão e trabalhos de Quimbanda.
- 2) Os "chefes" de terreiro embora conheçam a fenomenologia espírita, têm interêsse em "tirar vantagem financeira",
  isto é, "em receber dinheiro (jimbo ou bango) "e assim, mesmo sabendo que existe uma diferença, não temam conhecimento dela e, arverando-se em "grandes sabedores", em "verdadeiros doutéres da tei" e que, por isse, é necessário e até
  indispensável, que o mesmo seja "desmanchado". De qualquer
  forma, portanto, "desmancharão o tal trabalho" e, lógicamente, receberão a sua parte do leão, isto é, receberão a quantio
  estipulada préviamente para o "desmanche". Na verdade, não
  é isto mais do que uma grossa patifaria.

A respette, por sinal, posso ainda dizer a meus queridos irmãos que, em cerios casos que são apenas simples obsessões, os tais "chefes" de tarreiro afirmam que é "trabalho" e, para desmanchar, pedem "não sei quantos alguidares de barro, pelo meños uma galinha preia hem gorda (magra não serve), não sei quantas garraías de "marafo" (cachaça), não sei quantas velas ou mesmo pacotes de vela, não sei quantas "pembas" e um rosário de umas tantas outras colsas, além do dinheiro que, de um modo geral, é sempre vuliosa quantia. Pedem até mesmo "jimbo para salvar o Anjo de Guarda" de quem vai fazer o "despacho", isto é, de quem vai entregar o material aos es-

paritus que atuaram no "trabalho" que, resimente, só existiupara a maior vantagem do "tal chefe de terreiro".

\* \* \*

E acrà dificil se distinguir, como se deve, uma "obsessão ou obsidiação" de um trabalho de Quimbança en Magia Nografia... É difícil, sim, no entanto, dependerá apenas de uma de duas coisas, antes de mais nada:

- conhectmento da fenomenologia espírita, isto é, dos Jenômenos espíritas;
- honestidade per parte da pessoa que for incumipida de problema.

lato, allado a um meliculoso exame que deverá ser ferio, non dará o resultado certo e desejado.

# 9 4

No capítulo anterior dêste livro del, como causas das "obkondos on obsidiações", as seguintes;

- a) Imperfeições morais;
- h) Vingança de inimigos desencarnados:
- er Medhanidade não desenvolvida; e
- d) Mediunidade mal empregada.
- II, como causas os "trabalhos de Quimbanda ou Magiz Negra", ches:
  - a) o próprio pensamento da vitima;
  - ii) o desejo de alguém de fazer mal a outrem.

Esta última causa, allás, desdotrei em dois casos capectais, a saber:

- desejo de alguém de fazer mal a outrem e, para o conseguir, perve-se de uma terceira pessoa;
- al desejo de alguém de fazer mal o outrem e; paro o conseguir, see por sua próprio conta e interesse.

Tomando-se conhecimento dessas explicações iniciais, com relativa facilidade se fará o exame necessário para, sabendo-se de fato qual o caso que se nos apresenta, poder-se tratá-lo com acêrto. Isto, é claro, tão sómente poderá ser feito por passoa devidamente habilitada. Casos há, porém, em que qualquer pessoa, instruida por alguém le é o que faremes por este livro) e tendo verdadeira Fé, antes de mais nada, poderá obter os melhores e mais positivos resultados, tanto, quanto a "obsessões" como quanto a "trabalhos de Quimbanda" raesmo.

Justamente prevencio a possibilidade de tal acontecer, é que, a seguir, ensinarei como poderá ser feito tal exame, Vejamo-lo, pertanto.

多 辛 茶

Como primeiro passo, deve-se supor que o ceso que se apresenta é, de fato, um cazo de "obsessão ou obsidiação" e não de "trabalho de Quimbanda". Isto porque, em grande parte, ou seja, em grande mûmero das pessous que penetram a Umbanda em busca da caridade, existem indivíduos de tal modo impressionáveis que, se alguém lhes disser que "éles estão com um trabalho de Quimbanda", podeção ficar de tal forma impressionados que se sentirão arrasados, que perderão totalmente a esperança e, por laso mesmo, desantmarão e chegarão até o ponto de perderem totalmente a fé e sucumbirem de mêdo, se poderá dizer.

1) Isto pôsto, tendo-se em conta as causes comuns das "obsessões" que menciono linhas atrás, vamos observar a criatura que se apresenta ao exame, justamente analisando-se a pessoa em reloção às características daquelas causas. Isto é o mesmo que se dizer que vantos examinar a pessoa, primeiro procurando-se suber se ela é ou não uma criatura viciada em hebidas alcoólicas, se é ou não uma criatura depravada, cheia de vícios, de maus costumes, se fala da vida alheia, se deseja o mal para outrem, etc. etc. Se a pessoa puder ser classificada entre as que têm tais defeitos (invejosas, despeitadas, falado-ros dos outros, alcoólatras, iradas), poderá se dizer, com cem

por conto de probabilidades de acertar, que essa possos é vitima de "obsessão por imperfeições morais". Neste caso, deva--ba afastar o espírito ou espíritos obsessoves e, a seguir, doutrimar-se, não só ésses espíritos, dizendo-se a élez da responmbilidade que têm em vista do que estão fazendo com a pessoa e, a esta mesmo, aconseihando-se para que mude de maneira de vivor e que, assim, não cometa mais as faibas que tem-

- 2) Não se tratando de caso de "obsessão por lamerfeições morais", deve-se procurar saber se será ou não um caso de "obsessão por vinganea de Iniralgos desencarnados". Neste easo u colsa é um pouco mais difiell. Será necessário se "chamar" o espícito obsessor em um médium firme, especializado em lacorporações de Exus, isto é, um médium dos que, de um modo geral, são chamades de "médima de Exu". Depois de obtida a incorporação do espirito obsessor no médium, doutrina-se ĉate espírito e explica-se a éle que, na verdade, "devemos perdoar aga outres para que sejamos perdoudos". Que éle, emboraesteja com a razão talvez, porque a criatura bem possivelmente lhe terá feito algum mal em ontra encarnação, deve perdoé-la, isto 6, deve se esquecer do passado e, perdoando a criatura, furá com que Deus perdee a éle também e, assim, sua existôncia no Mundo dos Espíritos desencargados melhorará e élepoderá, mais depressa, vellar à Terra, isto é, poderá encarnar do nóvo e se elevar na escala capiritual.
- 3) Admitamos agora, que a "obsessão" não é nem por "imperfelções morais" da oriatora, nem por "vingança de Inimicos desencarnados" contra eta.

Meste caso vamos supor que a "obsessão" seja causada pelo não da pessoa "oão ter sua mediunidade desenvolvida".

### COMO SABER SE UMA PESSOA É "MÉDIUM" NÃO DESENVOLVIDA

Para se examinar a vitima no caso de medicaldade não de avolvida, manda-se que ela feche os olhos, afrouxe os mundos trolaxe os misculos) e pease aponts em JESUE.

A seguir, coloca-se a mão sóbre a testa da vitima e, com mon ligaira pressão, força-se a criatura um pouco para trás en pressão, fógicamente, deverá ser feila sómente sóbre a testa, da frente para trás, procurando-se ver se a criatura osella e se inclina também para trás). Caso iste acenteça, pode-se concludr que a vicima "tem mediunidade já hem acentoada e que, assim, terá de se adestrar, isto é, terá de "praticar a caridade" por melo, justamente, do uso dessa mediunidade em fayor das demais criaturas humanas.

Para se colocar a mão sóbre a testa de vitima, é aconselhável que, primeiramente, se peça lleença ao Anjo de Guarda dela ou ao seu "Gula de Frente" ou "dono de sua cabeça" ou seu "Eledá".

Ainda quanto ao caso de "obsessão por medicaidade não desenvolvida", deve-se dizer à vítima que, na verdade, como tòda a criatura humana é médium, eta, não descuyolyenco spa mediunidade, nada mais é do que "uma casa abandonada prina estrada deserta; um vinjor segue por esta estrada quando, de repente, cal um horrivet temporal; o viajar, apavocado, procura se abrigar e, no longo vê a tal casa e para ela corre e neja se goriga; o camporal passa e o viajor, lògicamente, prossegue no seu caminho. Outro viajor vem também pela estrada; outro temporal cai e lambém se abriga na tal cosa; e gasire, uma infinidade de viajores passam pela estrada, vários temporats caem e ésses viajuntes se abrigato na tel casa abandonada. Como nenham dos viajores cuidou de consertar a casa mas, ao contrário, até arremeou madeira dela e outras coisas de que teve necessidade para nela ficar, a casa vai, pouco e poneo, sendo destruída e, finalmente, vita um montão de Puinas. O médigar, ou melhor, a criatura humana que não desenvolve suns faculdades mediánicas, nada mali é do que essa casa abondonada nu estrada. Os viajores nada mais são do que es espiritos obsessores que, por vêzes sem conta, ulacam a criatura, isto é, o médium e que, aos poucos, vão destraisido a casa, quer dixer, vão destruindo o 'corpo físleo" do médium. co temporats, por sun vez, nada mais são do que as vêzes sem conta em que a criatora é vitima dos obsessores.

sento, pois, caso de obsessão por "medianidade não decenvolvida", depois de fello o exame como digo acima, terce-a de "doutrinar" a vitima (esta nada mais é do que um
médium e, de um modo geral, médium de incorporação), dimendo-se a ela que, como médium, terá de prestar a caridade
e, para isso, terá de entrar num terreiro para se desenvolver,
teto é, para adestrar a sua mediunidade. Quanto aos espíritos
obsessores, deve-se dizer a éles que, embora estejam ajudando
a vitima (com o trabalho deles, a vítima passará a prestar a
caridade, lògicamente e, assim, estará cumprindo com a Let
de OBATALÁI deverão se afastar dela, a fim de que, não só
eles possam progredir na escala espíritual, como a vitima, Dcando livre dêles, também irá progredir, isto é, melhorar ses
concesto perante OBATALÁ (Deus), siém de ficar curada do
mai que a atacava.

#### UM CASO DE MEDIUNIDADE MAL EMPREGADA

Vamos agora, finalmente, tratar dos casos de "obsessão por mediunidade mai empregada".

"Entre seus inúmeros e singulares ensinamentos, deixonnos JESUS, o nosso Irmão Maior, o MÉDIUM SUPREMO, nosso Pai OXALA, o seguinte: "IDE E CURAL OS ENFERMOS, EX-PELLOS DEMONIOS, LIMPALOS LEPROSOS E DAL DE ORA-CA O QUE DE GRAÇA RECEBESTES".

No livro "UMBANDA DOS PRETOS-VELHOS", no capítulo XVI, vé-se o seguinte: "Dar de graça, o que de graça se recebe — para quem quer, de fato, ser espirita — significa, ao que se poderá diser, a verdadeira podra augular ,o verdadeiro alicerro em que se deve apoiar a prática da mediunidade.

Em outras palavras, é — o se prestar a caridade sem paga niguma se receber em troca — o em que consiste, verdadetranunte, a prática do "AMAL A DEUS SOBRE TODAS AS COI-MAS E AO PROXIMO, COMO A VÓS MESMO". Um médium, pois, que receber qualquer paga, em trosa da caridade que prestar, está, integralmente, fora dos ensinamentos do Divino Mestre e, assim, empregando mal a sua mediunidade — Nessus condições, não só poderá acabar perdendo a própria mediunidade — ou pelo menos perder a proteção e defesa dela decorrentes — como, por outro lado ternar-se fácil campo de ação para os Espíritos menos esclarecidos, isto é, ser vítima de uma obsessão".

Isto pósto, verifica-se, então, se a vitima que tivermos para atender, está ou não destro dêste caso de "obsessão por mediunidade mai empregada". Caso esteja, só haverá um remedio: aconselha-se a vitima a não fazer mais o que tem felto e, assim, modando de vida, melhorará e ficará curada, pelo menos daquela vez. Quanto aos Espíritos obsessores neste caso, para que êles se afastem da vítima, será necessário se fazer uma obrigação para éles ou, pelo menos, será necessário que ae dê algum "presente" a eles. De qualquer forma, porêm, ter-se-á de "doulrinar" ésses Espíritos.

A 18 1

Verificados ésses pontos, on seja, depois de se ter examinado a vitima sob o aspecto da "obsessão ou obsidiação", se ela não estivor enquadrada em nenhum dos casos, então e só então, que se poderá dizer que, na verdade, se trata de um caso de "trabalho de Quimbanda" on "Magia Negra". 5

## Fortalecer o "Anjo de Guarda" – outros trabalhos de proteção

Depois de examinada a vitima e, portanto, depois de se saber se o caso a tratar é apenas de "obsessão ou obsidiação" ou se é, na verdade, de "trabalho de Quimbanda" ou "Magia Negra", é aconselhável que, antes de se começar, pròpriamente dito, o trabalho para curá-la, se "fortifique o seu Anjo de Guarda.

Não há quem não saiba o que é em "Anjo de Guarda". Embora se acelte o "Anjo de Guarda" (Eledá) sob diferentes interpretações, isto é embora cada pessoa interprete a Idéna dêsse Anjo à sua própria moda, não deixa Éie, na verdade, de ser um Espírito que, segundo ALLAN KARDEC (no capitulo IX do sea "O LIVRO DOS ESPÍRITOS") persence à categoria dos Espíritos Protetores, familiares ou benévolos".

De qualquer forma, porém, areita-se a existência, ao lado de cada criatura humana, de um "Espírito que é encarregado de proteger e defender e também orientar on guiar a essa criatura". Esse Espírito, justamente, é o "Anjo de Guarda" dessa criatura.

Esse "Anjo de Guarda", como se diz e acredita de um modo geral, pode estar, por vézes, "enfraquecido", quer dizer, sem "Fórças" e, por isso, incapaz de cumprir integralmente com a sua missão, isto é, incapaz de "proteger, defender e também orientar ou guiar a criatura de quem ele é o guardião."

Acredita-se mesmo que, por vezes, o "Anjo de Guarda" de uma pessoa está "amarrado", ou seja, "foi amarrado por álguém e, naturalmente, para prejudicar a pessoa cuja guarda a ele foi confiada.

1 19 10

O que acontece, verdadelramente, em qualquer case, - que a criatura, pelo seu modo de viver, "fortifica ou enfraquece a sua ama", isto é, o seu Ovo Aurico e, desta forma, aumenta ou diminui e até anula a sua "defesa possoal". É o caso a que me relizo no primeiro capitulo deste livro, quando digo: "Como não queremos viver num inferno e sim num paraiso, deventes, antes de mais nada, criar esse paraiso. Nos e mais ninguêm, realmente, é que poderemos tut fazer.

De qualquer forma, porém, vamos aceltar o fato do "Anjo de Guarda" poder estar ou não "fortificado", poder estar ou não "amarrado", ter 3560 ou não afastado. É o que se diz e se acredita de um modo geral e, assim, como "A voz do Povo é a Voz de Deus", vamos deixar a colsa como está.

\* \* \*

Digo, no principto de capítulo V deste livro que, "depois de examinada a vithua e, portanto, depois de se saber se o caso a tratar é apenas de "obsessão ou obsidiação" ou se, realmente, é um caso de "trabalho de Quimbanda ou Magia Negra", é necessário que, antes de se cameçar, propriamente dito, o trabalho para curá-la, se "fortifique o seu Anjo de Guarda",

E como se fará para "fortificar o Anjo de Guarda"?!

Respondendo, digo que, em verdade, há dels moles para tal se conseguir.

Um desses meios, isto é, um desses processos, consiste apenas no fato da criatura (especialmente se for médiam, ou malhor, se se dedicar à prática da mediunidade, qualquer que seja casa medhanidade), "andar dentro da Lei". Em outras palayras, cumpriz, o melhor possível, com a Lei de nosso PAI ORATALA (Dens): "Amar a Dens sobre todos as coisas e, ao próximo, como a si mesmo".

Se assim fixer, aliás, muito ou quase nenhuma probabilidade terá de ser atingida pelo mal que lhe hajam mandado. Contudo, muitas vezes acontece que, mesmo andando dentro da Lei, a criatura pode vir a ser atingida, embora não tão facilmente, pela Quimbanda.

Este processo, por sinul, é o mais difícil, uma vez que nos, criaturas insumass que somos, nunca cumprimos, à risea com a LEI DIVINA.

Outro melo té o mais fácil e o mais comum) consiste no segumte:

"Ao lado de um copo branco, liso, cheio dágua, coloca-se uma vela (deve-se usar ama tampa de lata, um pires, isto é, qualquer coisa onde se coleque a vela de modo a evitar um incêndio). Acende-ae a vela e rexa-se ama oração qualquer (poderá sor apenas uma simples "Ave Maria"). Oferece-se a Deus, disendo: — "Meu Deus, eu Vos ofereço esta prece e a luz desta vela, como ferça espiritual e como luz espiritual para o meu Anjo de Guarda. Aceital, pols, meu Deus, esta minha oferenda e permiti que, estando fortalecido e esclarecido o meu Anjo de Guarda, possa Ele melhor me proteger, me defender e me orienta; na vida agat na Terra".

\* \* \*

Isto, allás, poderá ser lelto semanalmente ou mensalmente ou sempre que a persoa sentir ou perceber que sua vida sobqualquer ponto de vista, não anda lá muito boa.

Seria mesmo interessante que, sada semana, num mesmo dia e muna hora certa (a mesma hora) se repetisse esse trabalho. O resultado será positivo, desde que seja fello com Fé.

De grande valor também para isso, é a criatura, além de "forialecer o seu Anjo de Geardo" como acima digo, fazer uma "obrigação" (dar um presente) para a entidade que rege o seu

nascimento. Para isso, deverá a criatura verificar o dia do seu nascimento e mesmo a hora, a fim de, inicialmente, saber qual é essa Entidade, o que lhe será permitido pelo fivro A Umbanda Através dos Astros (Horoscopo), desta editora,

Por exemplo: Se a pessoa nascen de 20 de janeiro a 18 de fevereiro, ela é do signo de Aquátio e é Omuin que rego esse periodo. Assim, a criatura deverá fazer "uma obrigação" para Omulu. Se a pessoa liver nascido entre 19 de fevereiro e 20 de março, ela é do signo de Peixes e é Iemanjá que rego esse periodo. Assim, terá a pessoa de fazer "uma cortigação" para Iemanjá. E assim por diante. Os livros bons para serem usados como orientadores nisto, são, entre outros, os seguintes: "A Umbanda Através dos Astros" e "Comidas de Santo e Oferendas".

61 36 66

No dia seguinte ao em que tiver feito a prece e acendido a vela para "fortalecer o sen Anjo de Guarda", deve-se "descarregar ou despachar" a àgua.

Para isto, chega-se ao lugar em que se fêz o trabalho no dia anterior, faz-se, com a mão direita, uma cruz no chão, em frente e pede-se licença para retirar o copo (estará ainda cheio dágua) e para 'descarregar ou despachar" a água. Isto feito, conduz-se o copo na mão até um lugar onde haja água corrente (uma pia, um riacho, um rie, ou seja o que for em que a água corra). Pode-se mesmo, no caso de não haver o que acima digo, fazer-se à porta de entrada principal da residência.

No caso de fazer em água corrente (muma pia, por exempio), faz-se o seguinte: abre-se a torneira e deixa-se correr um pouco dágua dela. A seguir, val-se despejando a água do copo e, ao mesmo tempo, dizendo-se:

> "Salve Oxum! Salve Jemanjá! Salve o Pevo Dágna! Peco protecão"!

Se se descarregar em uma porta, dever-se-á virar de costas para a rua e, logando-se a água do copo por cima do embro esquerdo, diz-se as palavras acima também,

#### UM TRABALHO DESTINADO A FORTALECER O ANJO DE GUARDA

Para que meus irmãos compreendam melhor esse trabalho destinado a "fortalecer o Anjo de Guarda" darei, a seguir, na integra, a descrição de como se deve faser.

\* \* \*

Vamos tomar a segunda-feira, de cada semuna, por exemplo, para se fazer o "trabalho". Vamos escolher, per outro lado, uma das seguintes horas: 6 horas da manhã, 12 horas (meio dia) ou 18 horas (seis horas da tarde), para a sua realização, Vamos supor que se tenha escolhido as 6 horas da manhã.

Muito pem! Faremos, então, o seguinte:

- 1) Às 6 horas (da manhã) em ponto, (dirijo-me para um des cantos da sala ou de qualquer comodo da casa em que moro. Ai, antes de mais nada, peço licença a Deus (pelo pensamento, isto é, mentalmente, no entanto, posso até falar como se estivesse conversando com alguém, quer diser, falar sosinho como se dis vulgarmente). A seguir, coloco a vela no chão, em pé (é bom colocar mum pires branco ou mesano nama tampa qualquer de lata; isto não tem importência; é somente para evitar a possibilidade de incêndio provocado pelo fogo da vela). A frente da vela, coloco um copo branco, liso, cheio dágua. (É aconselhável que se uso sempre o mesmo copo que, no princiro trabalho, deverá ser virgem, ou seja, que não tenha sido aluda usado).
- Colocada a vela e o copo, como acima digo, acendo, então, a vela.

- 3) Logo depois de acender a vela, faço a preçe, que: dizer, reso um Pal Nosso e uma Ave Maria ou aperias uma Ave Maria, (Deve-se rezar contritamente e com Pér.
- Terminada a prece, viro-me para Deus (vamos dizer assim), ou seja, dirijo-me a Deus e digo:

"Men Deus, en Vos ofereço esta prece como força espiritual para o men Anjo de Guarda e a lus desta vela como luz espiritual para ele. Aceital, pois, men Deus, esta oferenda que Vos Iaço e permiti que, estando fortalecido e esclarecido o men Anjo de Guarda, possa Ele melhor me proteger, me defender e me ocientar na vida aqui na Terra. Se o men Anjo de Guarda estiver amarrado, permiti que Ele seja desamarrado e que possa voltar, maia fortalecido e esclarecido, para me proteger, para me defender e para me orientar. Que assim seja!"

- 5) Isto felto, peço licença novamente (do mesmo modo que fis ao começar o trabalho) e me retiro do lugar.
- 6) No dia seguinte, de preferência às 6 horas da manhã, vou ao local em que tiver feito o trabalho na véspera, peço licença para "descarregar" (é o mesmo que "despachar") a água, e, com o copo na mão, dirijo-me à porta de entrada principal da casa que moro, ou ao portão de entrada da casa (será até melhor).
- 7) Lá chegando, jogo fora a água, por cima do meu ombro esquerdo (devo tomar cuidado para que a água não me atinja ao ser jogada), e so fazê-lo, digo:

"Salve Oxum! Salve Iemanjá! Salve todo o Povo Dágua! Proteção para mim!"

\* \* \*

Assim fazendo, mon "Aujo de Guarda" está fortelecido e esclarecido e até "desamarrado" (se for o caso) e a minha vida, logicamente, lerá de melhorar.

Repetindo-se esse trabalho em cada segunda-Jelrá on em cada dia em que tiver sido feño a primeira vez, o nosso "Aujo de Guarda", evidentemente, ficará cada vez mais "fortalecido" e mais "esclarecido" e, assim, melhor nos protegerá, nos defenderá e nos orientará.

E preciso notar-se, porém, que não é só fazer isse o ytte melhorará a nossa vida. Da nossa parte, ao mesmo fempo, teremos de nos esforçar, ao máximo para cumprir com a "LEI DE OBATALÁ": Amar a Deus sobre todas as coisas e, ao préximo, como a si mesmo".

\* 8 5

Além desse trabalho para o nosso Anjo de Guarda, é bom que, às segundas, quartas e sextas-feiras, se tome um "Banho de Descarga". As horas para esses banhos, deverão ser aquelas mesmas, isto é: 6 horas da manhã, 12 horas (méio dia) ou 18 horas (seis horas da tarde).

Para o "banho de descarga", os fruños devem comprar nas casas de crvas, o seguinte: ARRUDA, CIVINÉ PIPIU o SÁL GROSSO.

Para se tomar esse banho de descarga, a regra é a seguinte:

- Toma-se banho comum (água fria on água quente) é, á seguir, enxaga-se bem o corpo.
- 2) Logo depois, do pescoço para baixo e formando-se uma cruz sobre o corpo (à frente, às costas, à esquerda e à direita), dampeja-se o "banho de descarga", banho esse, como digo finhas ajrás, composto de: arruda, guiné piplu e sal grosso.
- 3) Ao se "despejar o banho de descarga" sobre o corpo, é hom se salvar as Entidades da água: Oxua, Iemanjá e Povo Dágua. A saudação é a mesmo que cito anteriormente:

"Salve Oxum! Salve Jemanja! Salve todo o Povo Dagua! Proteção para mim! Que en seja descarregado! É importante também, rezar-se todas as noites, a seguinte oração, destinada no nosso Anjo de Guarda,

"Santo Anjo do Senhor, Men Zeloso Quardador, pois que, a Tl. Deus me confion... sempre me rege, governa e ilumina! Que assim seju!"

E acondiravel, além do trabalho para fortalectr o Anjo de Guarda e do Banho de Descarga, dar-se proteção e defesa à mópria casa onde se mora,

Para isto, enche-se um copo de água e, dentro coloca-se 3 (três) pedrinhas de carvão (contum). Deixa-se flear. No dia seguinte, veriflea-se se as pedrinhas de carvão estão à flor dágua en se afundaram. Se estiverem à fior dágua, isto é, se não tiverem mergulhado, deixa-se flear. Mas, se tiverem afundado, "descarrega-se a água" (o processo é o mesmo já indicado). Faz-se tumbém a saudação já mencionada, ao se descarregar à água na conformidade do que ora digo, enche-se novamente de água o copo, coloca-se no mesmo outras 3 (três) pedrinhas de carvão. (Não poderão ser as primeiras). Vai-se repetindo essa operação, tantos dias on tantas vezes que forem necessários, até que, colocando-se novas pedrinhas de carvão, elas não se afundem e, portanto, figuem à flor dágua. Quando isto acontecer, a casa estará "descarregada on limpa" de todos e quaisquer fluidos nocivos, isto é, prejudiciais.

in 1/4 1

Ontra coisa aconselhável também, é se colocar embatxo da cama (especialmente quando se é casado) um copo com água, tendo-se colocado sal grosso deniro dágua. O sal deverá ser colocado, de preferência, com a mão esquerda.

Do quando em quando (de preferência de 3 em 3 ou de 7 em 7 dias) deve-se "descarregar a água". (O processo já ó nosso bastante conhecido),

#### DEVOÇÃO PARA AS ALMAS AFLITAS DO PURGATORIO

Também se deve ter em casa, plantada em uma lata ou vaso de barro, a planta chamada de "Comigo ninguém pode". È uma planta venenosa, não resta dúvida no entanto, a sua existência numa casa, faz com que nela não entrem fluidos maus ou nocivos, os quais serão absorvidos pela citada planta, não nos causando quaiquer mal.

É muito bom também, para proteção de nós mêsmos ou de nossas casas, bem como do nossas familias, e "devoção com as Santas Almas ou as Almas do Purgatório, especialmente com as "Almas Aflitas do Purgatório".

Esta devoção pode ser constituida, apenas, do seguinte:

- 1) Todas as segundas-feiras à noile, acende-se uma vela (fora de casa, no quintal ou numa área externa) para as Almas. E, ao se fazer isso, faz-se ou rexa-se uma prece em beneficio dessas Almas, sendo preferivel, para mais depressa se conseguir o que se deseja, rezar-se para as "Almas Afiltas de Purgatório".
- 2) Pede-se a essas "Almas Aflitas do Purgatório" que: "pela aflição delas, pelo desejo que etas têm de sair o quanto antes do Purgatório, que peçam a Deus, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, proteção para nós, para nossa familla, proteção para nossa casa".
- N.B. Este trabalho, isto é, essa devoção com as Almas Aflitas do Purgatório, também poderá ser folto para se obter alguma (Iraça especial de Deus, O processo é o mesmo, com a dizerunça, apenas, na parte do pedido que se faz. Neste, isto é, no pudido, dever-se-á dizer o seguinte:

"Minhau almas aflitas do Purgalório, pela vossa aflição, pelo desejo que tendes de sair o quanto antes do Purgatório, en cos peço, pedi a Deus, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, que me consignis de Deus, a Graça de (menciona-se a Uraça que so deseja). Que assim seja!

## Cura de "obsessões ou obsidiações" causadas por imperfeições morais

Artes de mais nada, no que se refere às curas de casos de "obsessão ou obsidiação", devo dizer que os mesmos, na verdade, devem ser atendidos em "terreiro" e em "sessões especiais". Isto, alias, é a opinião de todos ou quase todos os Escritores e Entendidos de Umbanda e, tembém, dos próprios Chefes de Terreiros,

Até certo ponto estou de acordo com eles. De fato, em tais trabalhos de cura, "devem ser eles feltos em sessões especiais e iato porque, como se sabe, a base de tedos os trabalhos espirilusis deve ser, justamente, a "concentração".

No entanto, o que menos se vê nos terreiros é exatamente a concentração, já não só por parte dos assistentes (o que em parte é desculpável) como também por parte dos próprios médians ou filhos de Santo que neles trabalham,

A men ver, o que é de fato necessário o até mesmo indispensável, "é que o dirigente de tals trabalhos seja um profundo e perfeito (ao máximo possível) conhecedor do assunto ou, em outras e mais extensivas quão apropriadas palavras, das "mirongas de Umbanda", ou seja, dos Seus segredos.

De um modo geral, todos os Escritores de Umbanda aconselham e bem azsim os Cheres de Terreiros recomendam, que se faça três espécies de sessões nos Centros Espíritas de Umbanda, a saber:

- na Heanges püblicas;
- B) Sessões para desenvolvimento de médlura;
- ni Bessões especiais para curas,

lique últimas, on seja, as "sessões especiais apenas para abeton", a meu ver, têm tão sômente o objetivo de, "levando-se um conta que as pessoas, de nm modo geral, são curiosas, farendo-se "sessões especiais apenas para sócios", será despertada merena pessoas a curtosidade de saber o que se passa em taia sessões e, como são essas sessões sômente para sócios, a solução é "entrar também para sócio do terreiro". É uma colsa justa. É um modo de ampitar o quadro social, ou seja, aumentar o mimero de mantenedores do terreiro.

e 19 4

Quanto a mim, por exemple, parto do princípio de que, não sendo como não sou egoista, e além disso por achar que lodos também poderão fazer o que eu sei e o que faço, isto é, quo todos deverão aprender as colsas que sei, justamente porque as aprendi vendo-as serem fellas, acho que tais trabalhos deverão ser feitos diante de assistentes outros que não sejam ou que, propriamente dito, neles tomam parte direis e mesmo integrante. Salvo casos de todo em todo especials, sempre gostel de ter assistentes em mens trabalhos dessa natureza.

6 7 0

Antores e Chefes de Terreiros cuiros há também, que dividem as sessões a serem realizadas nos Centros Espiritas, como segue:

- a) Sessões públicas de Caridade;
- b) Sessões para desenvelvimento de médium;
- of Sessões especiais para curas,

Nestus últimas é que se atende aos casos de curas tanto de "obsessões ou obsidiações" como de "trabalhos de Quimbanda ou Magia Negra". Nelas, dizem eles, a assistência deve ser reduzidissima.

Francisco Xavier da Silva, por exemplo, em seu livro "SA-RAVÁ UMBANDA" à página 90, diz: "Além do doenie e pessoas de sua familia, sòmente devem estar presentes o presidente do centro, o chefe do terreiro os médiums indicados ou escolhidos. A presença de pessoas estranhas sòmente poderá ser permitida, mediante autorização do presidente ou de um membro qualquer da diretoria".

Como se vé, tals sessões podem ter ou não a presença de pessoas estranhas. Se de um modo geral não se permite a presença dessas possoas em tals sessões, isto é uma questão aponas convencional. Nada de espirituai ou de mais grave existe. A única coisa que poderia vir a ser necessária era a absoluta concentração e, a esse respeito, muitas sessões de tal natureza fiz eu preocupando-me ou não com isto; no entanto, sempre obtivo os meihores e mais salutares resultados, Graças a nosso Pai OBATALA.

非 幸 前

Pompilio Possera Eufrasio, por outro lado, em seu livro "CATECISMO DO UMBANDISTA", constituindo, allás, os capitulos I, II e III, refere-se respectivamente, às sessões de Caridade, às de Desenvolvimento (de médiums) e às Descargas. A éstas últimas, por sinal, classifica e autor como "uma das sessões mais perigusas na Umbanda, porque vêm tratar dos elementos mais baixos do Astral, e por isso o Diretor do Terreiro deverá tem muito culdado na sua execução, pois se não fizer direito poderá acarretar grandes prejuizos materiais e expirituais a jodos os presentes na sessão.

Os componentes desta sessão deverão ser sómente: o corpo medifinico e os irmãos escalados pelo chefe do terreiro que trão receber a caridade, também não deve ser permitida a presença de crianças sob hipótese alguma".

木 治 章

Para mini, acho que essas sessões, tanto podem ser feltas em recinto fechado e sem assistência, como dentro ou fora do terreiro. Em autras palavias e como digo no inicio deste capitolo, o importante para que tais sessões se realizem e produma o efeito desejado e esperado é, antes de tudo, que "quem as dirita tenha profando conhecimento do assunto, ou seja, que saiba de fato o que faz ou que conheça as "mirongas da Umbanda" e que, por isso mesmo, saiba o que fazer e como deverá fazer em tais casos.

E tanto assim é que, por vezes, os trabalhos desta natureza têm de ser felto fora dos Centros Espiritas (nas casas das próprias vitinas e, lògicamente, com assistència sobremedo heterogêneo e, até mesmo, em casas de pessoas de outras religiões e que, se apelaram para a UMBANDA, só o fizeram porque "não houve outro jeito".

En mesmo, por veres sem conta, enquanto trabalhei com a "Falange de Xangó", no "Caminheires da Verdade", levei mens médiuns a diversas casas onde, inclusive as próprias vitimas ,eram católicas ou de outras religiões.

Além cisso, quando dirigi um "Centro" no vizicho Estado do Rio, hà pouco tempo atras, realizei tala "sessões de cura de obsessões", no transcurso das sessões normais do Centro. Fazia-o, por sinal, como digo em começo, logo após a Gira de RXM.

O importante, no fim das contas, é que a sessão soja teita e, além disso, que seja de medo a dar o resultado desejado e esperado.

+ # 4

Não só em llyros meus, anteriores, como neste mesmo, linhas atrás, tenho me referido, com abundância de detalhes e explicações, à questão de "obsessões ou obsidiações".

Não só defini, isto é, disse o que é "obatesão ou obsidiação" como, por outro lado, citel as causas e naturezas das éspáctes existêntes de "obsessões".

Prosseguindo neste capitalo, pois o seu próprio titulo, o diz, trataret aqui, tão sómente, das "obsessões por imperiolebea morais".

Emperfeições Morais nada mais são do que os defeitos quecomo criaturas humanas que somos, apresentamos todos nos, sem excessão. Uns em maior, entros em menor gran, todos nos temos defeitos, por vezes, até bem graves, desde que sejam encarados, de um modo geral sob o ponto de vista moral e, mais atuda, sob o ponto de vista religioso umbandista.

Todavia, há casos (infelizmente em grande número) em que tais defeitos, por sua natureza, podem vir a prejudicar mesmo a outros. Aí sim, deverão ser eles combatidos, o máximo que nos seja possivel o da melhor e mais effeiente forma de que possamos lançar mão.

Delsando de lado os demais, tratarel aqui, apenas, do defeito moral representado pelo "alcoolismo". Em outras palavras, tratarel aqui, tão sómente, dos "alcoolatras" ou "béberrões contumazes".

Note-se que, na verdade, pode-se aceitar duas espécies de "alcoólajas" ou "beberrões" a saber;

- at os que o são de fato, porque querem ser
- b) os que o são por influências espirituais.

Quanto ao: primeiros, ou seja, quanto aos que "são beberrões porque o querem", porque acham que devem ser beberrões e, para isso, alegam os mais absurdos motivos (para eles os metivos são bons e tógicos itais como "a morte da espôsa ou companheira", a "morte de um filho na flor da tdade", os "desentendimentos com a famísla" e, se duvidarmos, alé a "morte ou parda ou mesmo roubo de uma cachorrinha de estimação", apenas direi que, o seu cuso (o caso desses heberrões) é um caso que só os "Cartolas" (os médicos) poderão tratar, poderão curar ou não. Não é, portanto, problema para mim e, por outro lado, por fagir à finalidade deste livro e, em especial, deste próprio capítulo, não cuidarel deles, iato é, não me precesparel com eles.

De qualquer forma, porém, "para curar esses beberrões (on pelo menos tentar-se a sua cura) aconseito a seguinte aimpatia;

#### UM TRABALHO PARA ELIMINAR O VICIO DA BEBIDA

Pega-se 3 (très) camarões pequenes ainda vivos (também serve sardinhas pequenas, mindinhas, também vivas) e se as coloca numa garrafa de cachaça ou da bebida que for da preferência do beberrão. Se ele gosta, por exemplo, de "Pitu", usa-se uma garrafa de "Pitu"; se ele gosta de "Pralaninha", usa-se uma garrafa de "Pralaninha" e assim por diante. Guarda-se a garrafa assim "preparada", em lugar que o beperrão não possa ver e, sempre que ele guiser beber, dá-se do conteúdo dessa garrafa.

N B. De um modo geral, o individuo bebe nos botequins ou seja fora de casa: Se assim acontecer, o necessário é conversor-se com o demo do botequim ou bar, ou da tendinha que o homem costuma frequentar, eu mesmo com algum empregado ineste caso, é lógico, ter-se-á que dar uma proprima, ou seja, uma gratificação) e pedir-lhe que, sempre que o individuo quiser beber, que lhe seja dada a bebida da "garrafa preparada". Hela e sómente deta. Se o negociante não concerdar mão devemos esquecer que a cura do nosso homem fará com que ele detxo do beber é, assim, será um freguês de menos, quer dizer, ums "cobrinhos mais deixarão de entrar" para a "magrinha" caixa ou do "vazio" boiso do negociante) a questão ficará reduzida, então, apenas a so pedir a DEUS, a se fazer promessas aos Santos (como fazem us Católicos) para que o nosso infeliz irmão se livre do vicio de beber.

Será, por sinal, aconselhável que, ao mesmo tempo que for feita essa simpatia, se "Fortalega o Anjo de Guarda" de posso homem, ou seja, do viciado em bebida. O processo já por demais nosso conhecido, está satisfatòriamente explicado no capitalo anterior.

Também se poderá pedir um "reforço" (digamos assim) spelando para um "Guia Espiritual", durante uma qualquer sessão, pedindo-se a esse Espirito (esse Guia) que receite um "breve" contra a bebida para o nosso homem,

\* \* \*

Vamos agora, na verdade, voltar ao ponto principal deste capítulo, ou seja, ao caso dos individuos que se tornam beber-rões por influência espiritual.

k 14 m

A men ver e para ser sincero e nonesto comigo mesmo, ou seja, para ficar em paz com a minha própria consciencia, devo dizer que, em verdade, "todo beberrão é beberrão apenas porque o quer ser". Em outras palavras, só se é beberrão quando se quer ser beberrão. Há, de fato, em certos desses casos, uma certa influência espiritual no entanto, essa influência espiritual o que faz, apenas, é "cada vez mais aumentar a vontade de beber ou de se embriagar da criatura", no entanto, não é essa influência espiritual a causa que faz o individuo ser beberrão. Esta causa é, antes de tudo, a própria vontade do individuo,

申 床 寮

De qualquer forma, porém, vou admitir que o individuo é beherrão por "lofluência espiritual" ou, em outras palavras, vou aceitar o caso de "obsessão pelo alcoelismo".

Assim sendo, durei, a seguir, o processo para se "curar" tal espécie de "obsessão". Já o usel em alguns casos e, ao que tudo indica, sempre deu certo.

Vejame-lo, portanto.

Depois de felto o "exame" un villum, exame esse de que trato, em detalhes, no capitulo IV deste livro ou, em outras palavras, depois de se ter verificado que a "obsessão" tem por causa a imperfetção moral conhecida por alecolismo ou vicio de beber e se embriagar", deve-se agir da seguinte forma (seja mam terreiro, seja oude for que se tiver de fazer o "trabalho"):

- 1) Reûne-se as pessoas que tomarão parte neje (Quem vai dirigir o trabalho, os médiuns que vão trabalhar e que, de um modo geral, deverão ser em mâmero de pelo menos 3 (três) um ou três outros médiuns mais para servirem de "cambonos", a vitima, isto é, a pessoa "obsedada" e quem mais quiser assistir, ou seja, presenciar o "trabalho") e pede-se o máximo possívei de "concentração" (deve-se dizer, neste caso, que todos os presentes deverão pensar em Deus ou em Cristo e, até, que procurem "ver no pensamento", ou seja, que procurem "mentalizar" o Cristo: vé-LO por pensamento).
- 2) Isto feito, trata-se da "defumação", tanto do ambiente (lugar onde se estiver trabalhando) como de todos os presentes (Chefes, médiuns, cambonos e assistentes). Para se fazer a "defumação", canta-se um "ponto" próprio. Qualquer "ponto de defumação" serve, no entanto, indico o seguinte", por ser mais curto e por isso mesmo mais fácil de ser repetido por todos depois de ter sido "tirado ou iniciado";

"Povo de Umbanda Vem ver os irmãos teus, Defuma esses flihos, Nas horas de Deus".

Este "ponto cantado" deverá ser repetido alé que a "Defuração" termine, isto é, até que todos os presentes tenham atdo defunhados (Defumar é o mesmo que afastar as influências "aptrituais nocivas ou projudiciais que acompanham as pessoas). 3) Terminada a "defumação", deve ser "tirado" (cantado) um "Ponfo de Abertura" (Qualquer ponto serve, no entanto, também por ser mais curto e sor isso mesmo mula fácil de ser repetido por todos, judico o que se segue;

"Abrindo os nossos trabalhos, Nós pedimos proteção, A Deus Pai Todo-Poderoso, E à Mãe da Concolção".

Este "ponto cantado" deverá ser repetido por 3 (três) vezes, á o bastante.

4) A seguir e justamente para se obter a proteção de todo o Povo de Umbanda e bem assim de todo o Povo de Quimbanda, deve-se cantar o seguinte "Ponto de Saudação a Todas, as Linhas", o qual pode e deve ser repetido 3 (três) vezes também;

> "Salve as Linhas de Umhanda Salve Ogum, salve Iemanjá!... Salve a Linha do Oriente, Salve Oxessi, Xangó e Oxalá!... Salve a Léi de Quimbanda, Salve os Cabocios e o Maierá e também Kaminaldá!"

- 51 Depois deste "Ponto de Saudação a Todas as Linhas", deve-se cantar o "Ponto do Gula" da pessoa que val dirigir o trabalho (geralmente é o Chefe do Terreiro quem dirige tais "trabalhos").
- S) Isto feito, o "Chelo do Tarreiro" en quem estiver dirigiado o trabalho, deve fazer a Prece de Abertura. Qualquer Prece serve, no entanto, aconselho a seguinte, a qual foi sempre usada por mim e que, sende feita, serve para abrir e fechar a "Gira". Em outras palavras: esta Prece deve ser feita ao início dos trabalhos e, dada a sua própria natureza, não é necessário que se faça qualquer outra Prece para encerrar. A Prece

que aqui dou, é de minha prépria autoria e foi felta quando en dirigia a "Falange Xangô", como já disse, no "Caminheiros da Verdade". Esta prece, por sinal, é encontrada, com o nome de "ORAÇÃO DA FRATERNIDADE", no livro "ORAÇÕES DA UMBANDA" desta editora.

"Pai que estats no Céu, santificado para sempre seja o Vosso nome. Abençoai, Senhor, nós Vos pedimos, todos os que agul, na prática da Carldade, estão reunidos.

Venha a nós o Vosso Divino Reino e seja fetta a Vossa e não a nessa vontade, Pal, assim na Terra, como no Cón e em toda parte!

O Pão Nosso de cada dia — seja o do cropo on do Espirito — dal-nos hoje e sempre, Bonissimo Pal. Perdoai-nos Seultor, as dividas e ofensas para Convosco, como soubermos e quisermos perdoar as dos nossos semelhantes para conosco!

Não nos deixels. Senhou, cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal que — material on captritualmente nos possa atineir.

Maria Santissima, Querida e Boa Mãe do Céu e Mãe de Josus — nosso Divino Mestre — rogai, pedi e implorai a Deus por nos — inveterados pecadores, Espiritos atrasados que somos — agora e na hora dos nossos desenlaces e por todo o semure!

Apledal-Vos também, Senhora, de todos os Espíritos desencarnados, sofredores e obsessores, cobrindo-os com o Vosco Divino e Materno Manto, tocando-lhe o coração com o Vosco Singular e Materno Carinho, ohi Boa o Divina Senhora!

Santo Antônio de Pádua, Cablocos Guaraná o Tira-Teima, Pat Ambrézio e Cabodo Guiné — Vós que sols nossos Guias, Amigos, Chefes e Protetores — enviai Vossas Benditas e Poderosas Falanges para nos ajudar e proteger!!!

Grandes Orixás da Querida Umbanda, valet-nos!

Caboelos e Pretos Velhos, Isras e Crianças da Valorosa Congregação de Umbanda, estejal ao nosso lado e trabalhal conosco!

Poyo do Mar, Poyo do Oriente e todos os demais Espíritos e Forças Branças da Paz, da Harmonia e da Concordia, vinde a nós e secundal os nossos esforços no comprimento da Lei de Deus — a Lei do Amori '

E finalmente Vós — Jesus — Querido e Divino Mestre, Meigo Rubi da Galiléia — permiti que, em Vosso Sagrado Nome e na Santa Paz do Pat Gelestial, possamos iniciar, realizar e terminar esta modesta sessão de Caridade!

Aşsim seja!

N.B. Sendo usada essa Prere, dada a sua natureza, não haverá necessidade de se fazer uma outra, para encerramento da sessão.

É necessário, apenas, que quem estiver dirigindo o "trabalho" e quando o mesmo acabar de ser feito, diga;

"Gracas a Deus!

Agradeço a Proteção que tivemos em nosso trabalho e o resultado que obtivemos.

7) Depois de feita a Prece, quem estiver dirigindo o trabalho colocará a pessoa obsedada e, de frente para eta, os médinos que vão trabalhar. Logo que isto for fetto, o dirigente dirá (dirigindo-se, vamos dizer, à pessoa obsedada) o seguinte, ou colsa parecida:

"Que o Espírito ou Espíritos que ataca ou atacam esse irmão (ou irmã) passe (ou passem) para os médiuns, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Marja Santissima, em nome dos 7 Grandes Orixás da Embanda o da Quimbanda",

B) Depois de "passado on passados" (incorporado on incorporados) o Espírilo Obsessor (ou os Espírilos obsessores), mem médium on nos médiums (estes médiens são chamados de "transporte", no entanto, eu os denomino de "inédiuns" para passagem de "obsessor" e "médiums de Exu", tal seja o caso, ou melhor, a natureza de Espírilos com que venham a trabalhar), o Dirigente do Trabalho terá de doutriná-lo (ou doutriná-los, ou seja, terá de doutrinar os obsessores e hem assim a própria pessoa obsedada (as palaveas deverão ser apropriadas, idealizadas e proferidas à guisa de doutrinação e esclarecimento). Dever-se-á tanto aca obsessores como à pessoa obsedada, que estão errados, que não devem continuar fa-

aendo o que l'azem, que deverão mudar de vida. Em suaua, dever-se-á aconselhar a uns e outros, tendo por base, antes de mais nada, o que nos acontece sob a imutável e infalivel "LEI DO RETORRO": Tado o que fizermos a outrem voltará a nos em dobro, isto é, por acráscimo.

9) Estará, assim, realizado e terminado o trabalho ou, em outras palavras, estará terminada a "cura da obsessão por alcoolsimo". de que estávamos tratando.

Dá-se Graças a Deus, como digo na alinea 6 (N. B.) e manda-se o "doente" (então curado, ou meittor, livre do Espirito ou Espíritos que o perseguia ou perseguiam) na Pasde Deus.

8: 39 P

É acouselhavel que se recomende à pessoa que foi "desobsedada on desolutidada", isto é, que foi livrada da "obsessão on obsidiação", para tomar "bunhos de deseurga", como segue:

 ao chegar em casa, depois do ter sido realizado o "trabalho", o banho deverá ser de:

> Alho macho (raiz e foihas) Um pedaço de fumo em rama Salaão Arruda Gulaé Espada de São Jorge

2) Passados 3 (três) dias, o hanho deverá ser de "protecão" e será composto de:

> Arruda macho Arruda fêmea

Quebra tudo (se o doente viver nos Estados do Sal, como Paraná, Santa Calarina e Rio Grande do Sul)

Comigo ainguém pode (se o docute viver em São Paulo e nos demais Estados ou Territórios Espada de São Jorge, Levante, Cipó Mil Homens Guiné.

Isto no caso de se trater de homens, Tratando-se de mulheres, o primeiro "banho" poderá ser o mesmo dos homens. O segundo, porém, deverá ser de:

Arruda macho
Espada de São Jorge
Hortelá graúda
Guiné
Pétalas de rosas brancas e vermelhas
Mangericão
Salsa da horta,

Sendo mulher não se leva em conta o lugar em que cla vive ou mora.

Se por acaso se tratar do caso de "erlanças que tenham o vício de beber (o que é rarissimo), os "banhos" deverão ser:

- Arruda macho e fêmea (pouco)
   Folhas de jaranjetra
   Um pouco de mel virgem
   Hortelâ
- 2) Arruda macho e fémea (pouco)
   Salsa (pouco)
   Guiné (pouco)
   Rosas (pouco)
   Alcerim (pouco)
- N.B. Para que os "banhos" de adultos produzam efeitos mais rápido, deve-se adicionar sal grosso. Entretanto, o sal grosso só poderá ser adicionado, ou seja, juntado, depois de se retirar o "cozimento" do fogo. Para melhor orientação dos que-

ridos irmãos de Fé, aconselho-os a adquirirem o livro "BANHOS, DESCARGAS E AMACIS". Nele os irmãos encontrarão farlo esclarecimento a respeito. Nesse livro, aliás, os irmãos encontrarão os "banhos" a serem usados de acordo com as datas de nascimento das pessoas.

Ainda para maior segurança e proteção da pessoa desobsidiada, deve-se recomendar a ela que "fortaleça" o seu Anjode Guarda. O que se deverá fazer está convenientemente tratado e explicado no capítulo V deste livro.

#### Cura de obsessões causadas por "Vingança de Inimigos Desencarnados"

#### VINGANÇA DA EX-NOIVA DESENCARNADA

Como início deste capítulo e antes de entrar, propriamente dito, no assumto que o constitui, vou contar a meus queridos irmãos de Fé, a titulo de exemplo e mais ainda como uma advertência de perigo, um caso verídico ocorrido lá pelos anos de 1950 ou 1951 — não estou hem certo.

A vitima — digamos assim — sinda vive, bem como muitas das pessoas que tomaram parte dos "trabalhos" de desobsidiação relativos a esse caso.

Fol algo de tenebroso, algo quase macreditável, no entanto, por mais absurdo e fantástico que possa parecer a alguém (não aos espíritas e muito menos aos umbandistas), de fato tudo pode acontroer.

Trata-se de "uma vingança de um espírito desencarnado", levado a efeito centra a pessoa que, nesta Terra, fora seu nolvo (o espírito era de uma mulher) e, além disso, dotado de lodas as características de raridade, de vez que nele ocorreu um espantoso fenêmeno de materialização.

Um jovem (no tempo em que aconteceu, a vítima era bem menos idosa; hoje estará já de idade avançada, talvez com neus cinquenta e tantos para sessenta anos) era nolvo de uma moça, de quem muito gostava. Aproximava-se o dia do enlace e, assim, esperava ele, com ànsia, unir-se à eleita do seu co-ração. Ele chamava-se Raul.

Passavum-se os dies e, cada vez mais próximo, lógicamente, via ele despontar no róseo horizonte de sua vida, aquete om que se tornaria realidade o seu sonho,

Passava-se os dias e, cada vez mais próximo, lògicaà cidade (morava num subúrbio da antiga Central do Brasil). viajando de trem.

Ris que, de repente, no próprio carro em que vinha descobre a noiva, isto é, aquela que pretendia transformar em companheira fiel para o resto de sua vida. Vin-a sim, no enlanto... em companhia de outro homem. E, além disso e muito plor do que isso, em atitude bem leviana, totalmente fora de harmonia com o que, para ele, sempre fora a noiva. Vinha om verdadeiro colóquio com o lai individuo.

De temperamento brando (talvez..., quem sabe?!... filho de OXALA) limitou-se a ver e, na verdade, nenhama atitude violenta ou drástica tomou. Limitou-se, tão sòmente, a tomar a única atitude que, por um perfeito homem, especialmente porque ainda não se realizara o casamento poderta e deverla ser adotada: desfazer o noivado. Resolveu fazê-lo e, de fato, o fez.

拉 的 4

Os tempos passaram. A moça, isto é, a ex-noiva do nosso jovem, de degran em degran, projetou-se na senda, on seja, no caminho da amoralidade.

Em outras palavras: entregou-se à prática — pode-se diter — de uma verdadeira devassidão e assim, foi aos poucos enfraquecendo e, finalmente, juberculizou. Foi recolhida a um sanatório e, por mais ingentes esforços que fizeasem os médicos em contrário, seu organismo por demais abalado não resistiu, nom mesmo reagiu e, dia a dia, mais se abeirava ela do desencarne, isto é, da morte como a denominamos.

Per vezes sem conta mandou recados ao ex-noivo, no sentido de que Josse lhe fazer uma visita. Taivez quisease pedirlhe perdão. Taivez sim, taivez não! Jumais se o soube.

O fato, porém, é que desencarnou, ou seja, morreu.

O ex-nolvo não a fel ver. Não atendeu, portanto, a menhum dos pedidos dela para que o fizesse.

Os tempos continuaram passando.

80 10 40

Certa noite, em seu quarto de dormir, viu o jovem que, de sua cama e em direção a ele, se aproximava sua ex-noiva. Viu-a de fato. Era ela mesma. Ele não estava dormindo e disso estava absolutamente certo e seguro. Era ela, portanto, que ali estava, bem à sua frente, cada vex mais perto dete. Era ela e estava "materializada" isto é, apresentava-se como se, em verdade, ainda pertencesse ao nosso mundo, on arja, ao mundo dos vivos.

6 4 6

Deltou-se ao ludo do rapaz e, com ele, "mantéve relações sexuais", as mais reais possiveis. Repetiu-se o lato, mais uma, mais outras e muitas outras vezes. Tal aconfeceu, realmente, por cerca de um ano.

Totalmente apaverado, o jovem foi a médicos, a paigniatras e um sem número de "Centros Espiritas". Tudo, porém, sem qualquer resultado: sua ex-noiva, constantemente, vinha ao sen quarto à noite, deltava-se a seu lado e mantimba relações sexuals com ele.

Els que, como talvez último recurso, dirigiu-se o rapaz (eu foi levado) ao "Centro Espirita Caminheiros da Verdade".

Lá chegando e na devida oportunidade, "trabalharam" para ele, E como?!...

k de fil

Por orientação do "Caboelo Tira-Teirau", que ainda hoje e a Gula Espiritual daquele Centro Espirita "trabalharam, nessa desobaldiação, 7 (sete) médiums homens, todos jovens, vestidos de branco. Usou-so de muitas flores, muita doutrina e, finalmente, foi o Raul definitivamente inbertado daquela tremenda e untes que tudo périgosa 'obsessão por vingança de um Espirito desoncarnado".

Como vêem, men querkos irmãos, o perigo é enorme e, mem sempre, poderá ser afastado ou anulado.

at at 21

Exposto que foi este caso, mais fàcilmente compreenderão os meus irmãos que "obsessões ou obsidiações por vingança de infinigos desencarnados", são as que ocorrem quando, "desenrarmada uma pesson que neste planéta Terra, tenha sido 10a se tornado) nossa inimiga e por isso tenha jurado vingança, propõe-se ela execular seu plano de vindita — e o fará, alias, com possibilidades e facilidades maiores — após o seu desenbace".

维 数 线

Evilar-se que tal aconteça é colsa que, lógicamente, estará fora de messas possibilidades. Só a misericórdia o fará. Pode-remos, porém, curar casos dessa natureza e, justamente de proceso de tais caros, cultarel a seguir.

宋 中 中

Constatado que, de into, trata-se de um caso de "obsessão ou obsidiação por imperfeições merals, por misa tratado no capilulo anterior. Pouca diferença, na verdade, haverá nos "trabalhos", como poderão verificar es nossos traãos.

Depois de feito o "examo" na vitima, na conformidado do que explico no capitulo IV deste livor e, pertanto, depois que se tivor certeza de que se trata, verdadeiramente, do oma "obsessão por vingança de inimigos desencarnados" (vide trum 3 daquele capítulo), faz-se o seguinje:

- 1) Redue-se as possoas que vão temar parte no trabalho (quem vai dirigir, pele menes 3 médiums dos chamados "médiums de transporte", 3 outros para servirem de "cambonos", a pessoa "obsedada ou obsidiada" e quem mais temba lido permissão para assistir). Pede-se "concentração".
- 2) A seguir, trata-se da "defumação", tauto do ambiente como de cada um dos presentes. Para defumar, o processo, em tudo por tudo, poderá ser o mesmo usado no caso de "obsessões por imperfeições morais", inclusive o "pouto de defumação". Poderá ser usado qualquer outro tipo de defumação" e qualquer outro "ponto" desde que seja também de "defumação".
- 3) Isto feito, "tiva-se o ponto de ahortuva", Também poderá ser o mesmo anteriormente ritado, on outro qualquer. Deverá ser repetido por três (3) vezes.
- 4) Em quarto hugar e também para so obter a proteção de todo o Povo de Umbanda e do Povo de Quimbanda, pode-se cantar o mesmo "ponto de sandação a todas as Linhas". Façase por 3 (três) veses, do mesmo modo indicado para o caso anterior.
- 5) Em quinto lugar "canta-se" o "Ponto do Gula" de quem for dirigir o trabalho. Tudo Igual ao caso anterior.
- 6) Trata-se, em seguida, da "Prece de abertura". Tanto poderá ser a indicada para o caso anterjor, como outra qualquer das encontradas no livro "ORAÇÕES DA UMBANDA". Aconselho, porém, que se de preferência à "Prece Frateruidade", dada a sua veópria natureza, conformo já expliquei.
- 7) Em sétimo lugar, laz-se o mesmo que no caso autorior, isto é, quem estiver dirigindo o trabalho "convidará" o Espirito obsessor (ou obsessores) a se incorporar (ou incorporarem) nos médiums de transporte já citados.

- Si Oblida a incorporação do obsessor ou obsessores, fazse a doutrina delo (ou deles), com palaveas que se apropriem no caso e que deixo a critério de meas irmãos de Fé. Tal doutrinação, necto caso, devorá frisar bem a questão do "retorno", Isto é, o fato de que "tudo que se (az aos outros, voltaré nobro não mesmos e em debro, ou seja, por acréscimo.
- 6) Estavá, assim, feito e terminado o "reabalho", Se a Prece de abertura tiver sido a "Prece Fraternidade", faz-se o mesmo que no caso anterior. Se tiver sido uma outra, é necesaúrio que se faça a "Prece de Encerramento" que também pode ser titada do livro "ORAÇÕES DA ÚMBANDA".

H H H

Como no caso anterior, deve-se aconselhar a pessoa para quent foi feito o "icabalho" a tomar "banhos de descarga". Aconselho o chamado "Banho de Descarga Desencanto" ou, de preferência, o "Banho de Descarga São Cipriano". Estes banhos podem ser encontrados em qualquer casa de ervas ou em casas especializadas em assuntos de Umbanda.

Deve-se acouselhar a pessoa, também, para "fortalecer o Anjo de Guarda" ou seja, o seu "Eledá" (vide capítulo V deste flyro).

Apolonia

### Cura de "obsessões" causadas por "Mediunidade não Desenvolvida"

No capitulo XIV do livro UMBANDA DOS PRETOS VELHOS, às páginas 133 e 134, vé-se o seguinte:

"Quanto aes casos de "obsessão por mediunidado não desenvolvida", dão-se eles porque — ao que se pode dizer uma pessoa que a tenha é, nada mais, nada menos, que uma casa abandonada no melo de uma estrada grande o deserta; segue um viajor, despreccupadamente, o seu caminho (pela dica estrada, ó clarol; começa, de repente, a escurecer e, atocontinuo, a trovejar, prenunciando forte temporal; olha para um lado, othu pura o outro, o viajor e, ao longe, vishumbra um abrigo — a casa abandonada na estrada; corre, naturaimente, em sua direção e, em sen interior, se abriga da tempestade; mas... outro, mais outros e outros viajores mais e que também seguiam pela mesma estrada - a eles o mesmo faxem, eles também: refugiara-se na casa abandonada: dada a absolute semelhanca de situação e de circunstâncias, ostabelege-se entre todos os viajores — refugiados, então, na dita casa — uma espécie de camaradagera, isto é, constitut-se um agrapamento do qual fazem parte elementos perfeltamente semelhantes; passa, porém, o temporal e, eada viajor, deixando a casa, segue sua interrompida viagem; o tempo centinua pagrando, por sua vez: novos viajores, novos temporais, novos refugiamentos na casa abandonada da estrada ou, em ostraz palavras, multos e os mais vatiados denos (eventuais, é claco)

terá a dita casa e, assim, vai ela, de mão em mão, desmantelando-se aos poucos, até que, finalmente, desmorona e se transforma em rainas.

A casa abandonada, lògicamente, é a pessoa cuja mediunidade não está desenvolvida — diria não adestrada; os viajores nada mais são que os "obsessores"; o término do temporal, ou melhor, os términos dos vários temporais, por sua vêz, podem ser tomados como sendo os diversos trabalhos de desobaldiação ou desobalesão (afastamento de "obsessores") que se fará em beneficio sen; o desmanielamento gradativo que sofrerá, por outro lado, pode ser aceito como as desastrosas consequências que, nas "pessoas obsedadas", detxem os fluidos dos "obsessores"; finalmente, o estado de ruínas em que a casa ficará, representa — e é fácil compreender — o aniquinamento total e consequente desençarse do obsedado".

61 66 18

No mesmo livro capítulo XII, à página 116, encontra-se o seguinte;

"A mediunidade ou faculdade mediúnica, pois, varia de criatura para criatura. Poderá eta — de um modo geral — aprosentar-se (em se tratando, especialmente, de mediunidade incorporativa ou de incorporação) em um dos seguintes estados:

- a) Latente
- b) Progressivo
- ei Ostensivo
- g) Desenvolvido

No estado tatente, a mediunidade (ainda não manifestada, ou afastada) semente poderá ser constituda por um exame mêlíquioso, ou aceita por suposição.

No estado progressivo, começa a se manifestar ou já se apresente mais ou menos verificável,

No estudo estensivo, apresenta-se a mediunidade em toda sua pujança e, assim, é facilmente constatada e, por isso presmo, estudada. No estado desenvolvido, finalmente, apresenta-se a mediunidade em seu máximo graz de intensidade e com sua mais acentuada produtividade".

k ik ik

Sem que conheça o assunto, sem que o tenha estudado ou sem que alguém lhe tenha dito, poderá qualquer pessoa dizer qual o grau em que se encontra sua medjunidade?!... Não! A não ser que se conheça o assunto, a não ser que se o tenha estudado, a não ser que alguém nos tenha dito, nenhum de nós poderá saber em que grau está sua mediunidade.

Muito menos ainda poderá saber qual a espécie de mediunidade que lem, ou quais as espécies. Sim, porque pelo menos em número de 67, são as espécies ou modalidades de mediunidades, isto é, allas, de acordo com os ensinamentos que nos deixou ALLAN KARDEC, o Codificador do Espiritismo.

Que toda a criatura, humana, homem ou mulher, moço ou moça, criança ou adulto, é médium — seja lá de que capêcie ou espécies forem — é indiscutivel.

Assim sendo — e de um modo geral as criaturas humanas ignoram — todos nós, sem excessão, semos ou podemos ser influenciados pelos Espíritos desencarmados.

Dependendo, aliás de sermos ou não conhecedores do assunto, a influência desses Espíritos nos poderá ser favoravel ou préjudicial. Será favoravel se esses Espíritos forem bem intencionados, forem nossos amigos mas, se ao contrásio forem eles mal intencionados ou nossos inimigos, lógico será que a influência deles em nós só poderá nos ser prejudicial e até mesmo fatal. Há até casos em que, embora tratando-se de Espíritos desencarnados que, em vida, no transcurso de nossa atual encarnação, tenham sido nossos pals, nossos avos, irmãos ou parentes, sua influência em nós é por demais perniciosa e mesmo, por vêzes, nos poderá causar o desencarne, ou seja, a morte.

Desta forma, muito comem é o caso de uma pessoa clinicamente boa, isto é, dada como "sem nenhum mal" pelos "Carulas" (médicos) viver, no entanto, sempre doente, cada yez piorando mais e, finalmente, sucumbir.

No atestado de úbito, naturalmente, a "causa-mortis" tem de aparecer e aparecerá, contudo, a verdadeira causa dessa morte nada mais foi do que "a influência de um Espirito desengarnado".

Isto, indiscutivelmente, é uma verdade e, sendo verdade, não poderá ser negada.

Nestas condições, pode inuito bem acontecer — e acontece mesmo muito contumente — que uma pessoa que sem o saber é "médium de incorporação" e tem sua mediunidado no "estado ostensivo", venha a ser tomada", isto é, influenciada ou dominada totalmente, não apenas por um mas, em verdade, por vários Espíritos desencarnados.

Dar-se-á, nestas condições, o que se denomina de "obsossão ou obsidiação por mediunidade não desenvolvida" e que, como consequência, pade vir a mater essa pessoa.

É um caso geralmente difícil de ser tratado, especialmente porque os Espíritos obsessores, por absurdo que possa parecer, têm raxão de fazer o que fazem, quer dizer, estão certos ao acicatarem as pessoas, de vez que estas, na verdade, é que têm a única e exclusiva culpa do que lhes acontece.

De qualquer forma, porém, os casos de "obsessão ou obsidiação por medimidade não desenvolvida" podem ser tratados pelos mesmos processos que os lá por mim citados, nos capitalos VI e VII deste livro, quanto aos casos de "obsessões por imperícições merais" e "obsessões por vingança de inimigos desencarnados".

Haverá unius pequenas e poucas diferenças, a saber:

e 8 (

 a) depois de "tirados" os obsessores e após serem os mestuos deutrinados, é interessante cantar-se o seguinte "ponto",
 o qual servirá como condutor desses Espíritos à Luz da Verdade, isto é, ao esclarecimento:

#### "PONTO DA ESTRELA GUIA"

Oh! estrêla do céu

bls

que guiou nosso pat

Ouiai esses filhos Caminho que vão! Ouiai esses filhos Caminho que vão!

Ohl estrêla do céu

bis

que me disse guatà

Povo de Umbanda que povo será? Povo de Umbanda Que venha ajudá!

N.B. Este "ponto" é jambéra multo usado quando há uma visita a um "Centro Espírita" e essa visita se retira. Nessa ocasião, canta-se a "ponto".

b) a doubrinação, tanto dos "obsessores" quanto do "obsedado" deverá ser fella de acordo com a natureza do próprio caso: "aos obsessores deve-se dizer que, embora eles não estejam verdadeiramente errados, devem se afastar, contudo do obsedado" e a este (ao obsedado) deve-se dizer, ou meihor, "explicar a razão de ser da cabessão e o que deverá ele fazer dai por diante".

c) Tanto a Prece quanto os demais itens dos casos anteriores, podem e devem ser eles aqui empregados.

\$ 16 B

Como ilustração, ou seja, como exemplo, narrarei a seguir (repetindo, ailás) um caso que bem se enquadra na "obsessão por medianidade não desenvolvida",

Trata-se do seguinte:

"Em 1952 eu trabalhava à Rua Acre n.º 30, 2.º andar, na firma "Cla. Triàngulo de Representações Lida." e, assim, todas as manhàs ia de trem, sallava na "Central" e, a pé, seguia pela Rua Marechal Floriano (Rua Larga, até a Rua Acze, na qual finalmento entrava. Passava, portanto, pela frente do Ministério da Guerra (Quartel General).

Certa manha, como de hábito, dirigia-me ao trabalho quando, passando pelo Quartel General, tive minha atenção chamade para um homem que, como se estivesse desmatado, encontrava-se caido aos pés da Estátua do Grande Caxlas, cercado por grande ajuntamento de gente.

Julgando tratar-se de um atropelamento, o que não seria de estranhar, "encomendei o espírito do tol homem a Deus" e segui, ou melhot, tentei seguir men caminho. No entanto como se en fosse arrestado por força estranha, fut levado ao lugar em que o caso se passava.

La chegando e mal o fiz, como que impulsionado ou mándado por alguém (e o era de fato), perguntel se all, entre os presentes, havia alguém que fosse parento ou, pelo mênos, comberesse o jovem (era um rapaz de seus vinto e poucos anos de idade).

Respondeu-me uma mosa, dizendo ser noiva dele e que ele se ghamava, Orlando.

Agradesi e, virando-me para ela, disse-lhe que o caso dele (de Orlando) "era apenas uma doença chamada mediunidade e além disso, mediunidade ostensiva". Que aquela doença sòmente ele poderia curar e, para o fazer, terla de entrar para um bom Centro Espírita de Umbanda a fim de adestrá-la ou educă-la. Disse-lhe mais que, assim como aquele espírito o havia jogado no chão ali junto à Estátua, poderia jogá-lo, tembém, là na Care da "Central", à frente de um trêm em movimento, Diriam que ole tinha se subidado quando, na verdade, teria sido ele jogado à frente do trem pelo Espírito que estava alí com ele. Disse aluda que aquele mesmo espírito poderia por uma arma de fogo on outra qualquer nas mãos do

Orlando e, contra a própria ventade dele, o tornaria um ertminoso, um assassino.

Isto fello e diante dos othos de todos os presentes, dirigime ao jevem que estava caidó, flesado em pé sobre ele las parnas ao tado de seu corpo) e, tomando-lha as mãos, elevel meus elhos ao alio, fis uma prece mental (por pensamento), invoquel meu "CAROCLO GUALCURU", meu Preto Velho JOÃO GUIZUMBA" e, em voz alia, dando-lhe um sacolejão nos braços, disse: "Sai dele, men trmão"! (en me dirigia ao espírito que estava "incorporado" no jovem o que era de "cemitério"). O Espirito satu. Oraças a Deus e, levantando-se a seguir, o Orlando pedia um pente para endireitar os cabelos. Estava como se nada tivesse acontecido.

Del Graças a Deus, agradeci aos "Guias" e aos Amigos que tenho no Espaço (aos Espiritos cutros com que trabalho) e. pedindo Ecença, fui embora,

Pois não, Doutor!"... disseram-me ao pagsar,

Pois shal... digo eu, Doutor!?... Doutor!?...

\* \* \*

Como nes casos anteriores de "obsessão", também este, para per definitivamente atendido é necessário que o "obsedado" tomo "Banhos de desgarga",

Acontelho, aliás, também para este caso, o "Egnho de Descarga São Cipriano".

O obsedado, entretanto, deverá "fortalerer sea Anjo de Guarda" e, para isso, o processo já foi dado anteriormente, 9

## Cura de "obsessões" causadas por "Mediunidade mal empregada"

"Ide e curai os enfermos, expeli os demónios, limpai os leprosos e dai de graça o que de graça recobestes", disse o noiso Amado e Divino Mestre.

Como se sabe e já tenho dito por mais de mna vez, ser médium, mormente de Umbanda, não é apenas ter a possibilidade de servir de intermediário nas comunicações entre o Mando Invisivel (Mundo: Espíritos) e o Mundo Visivel (Mando em que vivences). Ser médium, especial de Umbanda, é ser epusotador!... Ser médium é dar aos outres aguilo que gueremos que nos déetu!... Ser médium é secar o pranto do seu semelhante, è abandonar a sua dor!... Ser médium é não medir sacrificios para fazer a Carldade a metrom, é não ter hora para dorratr ou para descansur, enquanto a cura, o susseso ou o conforto de outrêm dependerem de nossa mediapidade, isto é, da faculdade modiúnica! Ser médium é litar de 81 presmo para dar aos que necessicam a especialmente aos que nos pedem! Ser médium é dar a quem pede e não espetar receber paga, isto é, trabalhar de graça e, muitas vezes, sinda aludar, com dinheiro, a execução de um qualquer trabalho cui beneficio de cutrem! Ser médima é ter Dous no coração, è amar sem esperar ser amado! È usor sua mediunitiado sem ser por curjosidade ou por divertimento! Ser médiam é "Amar a Deus sobre todas as coisas e, ao próximo, como a nós mesmos"! Ber médium é algo que se exprime, quando no peilo só se tem amor!

Blm, meus irmāoš)... Isto é ser médiun!...

Her médium, ainda e finalmente, é nada receber pela Caridade que faz e é, por isso mesmo, não empregar mai sua faculdade mediánica!

É lato o que se fazi... Compreenderão os médium isto e lerão, em verdado, o direito de serem chamados e mais aínda de se chamarem médiums?!...

Não, meus irmãos!... Infelizmente, não!

Grande parte dos médiens, a bem da verdade, não agridesta forma.

曲 申 相

As criaturas, portadoras da faculdade sublime que se diz mediunidade ,são denominadas — Médiuns.

Os modos conto se apresentam essas faculdades aos médiuna são muito variados; conforme a natureza do organismo, assim será a faculdade de que poderá ser dotado o Médium.

A estas criaturus cabe a tareía ou missão de servir a todos que, de sua faculdade, procuram fazer uso; de forma alguma deve ser objeto de man uso, pois, dai, poderão advir consequências desagradáveis, sobretado ao possuidor da faculdade; não deve, também, ser objeto de curiosidade, distração, divertimento à nossa ansia de gozos para os sentidos do organismo fisico, e sim constituir o motivo para a prática simples e desinteressada do bem, da caridade e da justiça, buscando mas palavras dos amigos do Além, o conforto às vicissibeles da vida ingrate, cheia de desitusões, do plano térreo, para que assim orientados, possam, ao partirem para os Pianos Superiores, melhor se desvencibar das colsas que não mais os podem tentar; é o meio para prepararmos o nosso espírito para a vida nos planos superiores.

As recompensas que poderão advir desta faculdade deverão ser, sómente, a elevação do próprio espírito; em hipótese alguma, o Médium terá pagas materiais para usofruto de sua matéria; quando esto fizer, sua faculdade terá rolado por terra, sem alcançar o fim desejado.

Vender o que não é sua propriedade?

Como é possivel negociar à custa dos amigos dedicados que cercam estes individuos?

Não! O Médium terá de ter desprendimento das colsas terrenas; deve procurar viver uma vida trangúlia, buscando no sossego e no retiro (o máximo que seja possível), o conforto e o lenitivo para as suas dificuldades e sacrificio na vida material; deve procurar sempre o contato daqueles que indagam das Coisas Divinas, da verdadeira vida, da vida da Lus, da música do canto, da harmonia do espírito, que o Justo reserva a todos os seus filhos?.

"E de todos — o médium de Umbanda — o que conduz mator carga mater peso; sua responsabilidade, indubitávelmente, é bastante grande; seu desprendimento daz coisas materials tem que ser enorme para que, com o uso dessa faculdade e conseqüente facilidade de manejo das forças ocultas, não venha, por tentação, a cair em graves faltas e erros. Mestos já são os que rolam no lodaçal, das trevas; o abuso desmedido, incomensarável, dos poderes que estavam ao seu alcance, os tançou nas intempéries e vicissitudes da estrada escabrosa do erro.

Seus sentimentos deverão ser nobre e attruistas, olhando mais ao préximo que a st mesmo, peis, a Sabedoria do Pni é grande. Quem muito pede também dá; do nosso sacrificio haverá fruto; teremos o conforto do espírito e as belezas do Além; nessa visão se abrirá descortibando novos bortzontes, onde os sentidos se confundem das grandezas que sentem".

16. 4 4

De um modo geral, muitos dos nossos irmãos, especialmente os Médinus de Umbanda, empregam mai a sua mediunidade. Não todos, é claro, no entanto, grande número deles. Uns empregam a mediunidade para a salisfação de desejos inconfessáveis ou, em palevras mais claras, com os conhecimentos e poderes que têm om consequência do sua mediunidade, procuram saciar seus irracionais instintos, seus instintos bestiais, súas taras sexuais. Outros, por outro indo, se servem da sua inculdade mediúnica para se divertir e para divertirem a outros. Una tautos cuiros procuram apenas saciar a sua curiosidade, para isso empregando sua mediunidade. E finalmente outros, esquecencio-se de que sua mediunidade lhe foi dada de graça por Deus, cobram a caridade que laxein, bará tanto se servindo dessa mesma mediunidade.

E o que é que lhes vai acontecer?!...

sk sp ge

"Quem brinca cont logo, se quelma"... é um adágio poputar per demais conhectio,

sk sk ge

Todo médium que empregar mal, seja lá como for, a ana mediunidade, mais cedo ou mais taxle sofrerá as consequências de sua falta e, como consequências justamente do mau emprego da mediunidade, acabará o médium — ele também — fleando "obsedado na obsidiado" e, neste caso, ter-se-á nada mais nada menos, que "obsessão ou obsidiação por mediunidade mal empregada".

E conto curá-la?!...

李 彩 升

A cura das "cissessões o obsidiações por mediunidade mai empregada" também poderá ser fella pelo mesmo processo empregado na cura das outras espécies de obsessõe, isto é, as "obsessões por imperfeições murais", as "obsessões por imperfeições murais", as "obsessões por mediunidade não desenvolvida".

Se diferença há, será ela tão sòmente quanto à doutrinação do próprio obsedado ou obsidiado.

A este, eu seja, no obsedado, neste caso, deve-se dizer que, na vercincie, foi ele masmo que por seus atos, por seu desregramento em tudo por tudo no emprego, no uso de sua mediunidade, o único e exclusivo culpado do mai que scarreteu para si mesmo. Dever-se-à dizer, outrotanto, que se ele não modar de attade, não trocar totalmente o seu modo de viver, o quo lhe acontecerà, no fim das contas, ó receber um severo e impiedoso, apesar de justo castigo pelos seus crimes, e este castigo, exatamente, poderà ser até mesmo o seu desencarne, ou seja, a sua morte como comumente dizemos.

Empreguem meas irmãos a sua medianidade, como de lato o devem fazer e, indiscutivelmente, jamais sofrerão tal castigo.

Este castigo, allás, na forma que o concebemos e aceltamos, é apenas de natureza terrena, isto é, pertencente às coisas da Terra, este planéta em que habitamos. E o que acontecerá com o nosso Espírito depois de desencarnado em tais casos, ao encontrar-se no Mundo Invisível, no Mundo dos Espíritos desencarnados?!... Quem o saberá?!"...

# Conhecimentos indispensáveis às curas das "Obsessões ou Obsidiações"

Os "trabalhos" e suas modalidades aqui ensinados, para as curas das diferentes espécies de "obsessões", podem ser feitos (e devem mesmo) de preferência nos préprios "ferreiros de Umbanda". No entanto, casos poderão aparecer em que, na verdade, tenham esses trabalhos de desobsessão ou desobsidiação de ser feitos em qualquer lugar, on melhor, nos próprios tocals em que forem constatados ou verificados.

E, se jal acontecer, o que deverão en mesmo o que potierão fazer os queridos irmãos de Fé!...

16 de 80

Respondendo a essa pergunta, apresento, a seguir, duna hipóteses ou, melhor dizendo, indico duns medalidades diferentes para que, por qualquer dos mens irmãos, possam em tais casos ser atendidos. Note-se, porém que os processos que vou indicar são bastante perigosos para serem aplicados nas curas de "obsessões por vingança de inimigos desencarnados" e de "obsessões por medianidade mai empregada".

u 1/2 3

Nos casos de "obsessão por vingança de inimigos desencarnados", os Espíritos obsessores, como fácilmente se compreunterá, tâm raiva do "obsedado", querem se vingar dele de qualquer forma e, assim, são espíritos dificeis de serem doutriundos e mais ainda controlados por qualquer dos nossos irmãos, a não ser que se trate de pessoas bem aparelhadas para e enso. Pessoas que, de fato, conheçam o assunto,

Quanto aos casos de "obsessão por medimidade mal empregada", por entro lado, os "espíritos obsessores", na verdade estão apenas castigando os médiuns pelas suas fallas. Para iato, esses "obsessores receberam ordens superiores e, dada a sua própria natureza, não estação dispostos, por "dá cá supela palha", a se afastarem do "obsedado", e, nestas condições não será tão fácil dominá-los.

Em tais casos, pois, aconselho meus queridos irmãos a não empregarem os processos de que falo acima e que passarei a expor, como segue (apenas, devo frisar, para casos de "Obsessões por imperfeições morais" e "obsessão por mediunidade não desenvolvida".)

\* 4 0

O Divino e Querido Mestre, Nosso Senhor Jesus Cristo, entre multos outros singulares e maravilhosos ensinamentos, deixou-nos os acquintes:

- "Pedi e dar-se-vos-à! Buscai e achareis! Batel e abrirse-vos-à".
- "So dois ou mais se reunirem em Meu Neme, Eu estarei presente entre cles".
- 3) "Se liverdes fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, movereis montanhas".

e 10 è

1) Não se levando em conto o fato de qualquer lomão ter ou não ter conhecimentos profundos dos fenômenos espiritas o de suas inúmeras e diferentes manifestações mas, por outro tado, considerando-se que esse fruito, independênte de auta própria ventade, tenha de atender a um caso de "obsessão por imperfeições morais" ou de "obsessão por medianidade não

desenvolvida", caso esse, por exemplo, constatado on ocorrido em plena rua, como deverá fazet?!... Como socorrer a vírima de tals espécies de obsessão?!...

Raciocinemos, para isso, da seguinte maneira:

a) En estou sheinho, é verdade, no entanto, se padir a outres traños que agui se encontram (estão presenciando o caso e, portanto, perto da vítima) que me ajudêm, é certo que clas me ajudarão. Fensando assim, o irmão deverá se dirigir as pessoas que se encontram ali, porto da vítima e, com vos enérgica e com convieção, dizer: "Por favor, meus irmãos! Pensem em Deus, pensem em Nosso Scahor Jesus Cristo, simit...

É claro que o irmão será atendido o todos os presentes, peto menos grande parte delez pensarão em Deus, pensarão em Nosso Senhor Jesus Cristo e, desta forma, obterá o irmão a força de uma concentração necessária para executar o trabalho.

- b) Eu sel que Jesus não mente e, assim, tenho certeza de que, se nós que estamos agul (no logar em que ceorrer o caso) estamos pensando em Deus e Nele, isto é, em Deus e em Jesus também, o que está acontecendo é que Jesus está entre nós ("Se dois ou mais se reunirem em Meu Nome, Eu estarel presente entre eles", e, se Ele está entre nós, é a Ele que eu vou me dirigir.
- c) Jesus disse: "Pedl e dar-se-vos-á! Busca! e scharels! Bale) e abrir-se-vos-á!" Ora, muito bem!... Eu estou pedindo a Jesus; estou buscando e Seu atendimento ao men desejo de curar (ajudar) a esse irmão ou irmã (a vitima); estou batendo à porta do Coração Deie. Logo, se Ele (Jesus) está présente. Ele val me atender.
- d) Eu não tenho como ninguém tem Fé, verdadeiramente falando, no entanto, en confio em Jesus, en confio em Deus (o que vem a ser quase a mesma cóta, no fim das contas) e, assim, como Jesus disse; "Se tiverdes Ié do camanho de um grãosinho do mostarda, movereis mentanhas", en vou conseguir o que quero, en vou ajudar e esse irmão ou irmã (a vitima).

Assim relacionando, teremos nos preparado para enfrontar on alendar o caso, on soja, estará o meu querido irmão preparado para socorrer a vitina.

\* 8 \*

Como fix a hipólese de que o caso se dá em plena rua, é lógico que o irmão que o atender não poderá dispor de moito tempo para agir. Desta forma, fará o seguinte:

"Toma as mãos da vitima, segurando-as por cima (as mãos da vitima deverão ficar voltadas para baixo) mais ou menes nas imediações do puiso. Rieva rápidamente o pensamento a Deas e faz (apenas com o pensamento ou mesmo falando em voz alta, se o quiser) uma Prece: "Ajudai-me men Jésus, pelo Amor de Deas!" — Ao mesmo tempo, olha firme para o centro dos olhos da vitima até mais ou menos a altura de sua prépria cabeça ou mesmo um pouco menos e, com conflança (on té) diz: "Qualquer que seta o Espirito que está fazendo isso ao soso fraão (ou irmã) vai deixá-lo (ou deixá-lo) em paz! Val se afastar desse irmão (dessa irmã) em nome de Deus, em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Maria Santissima e em nome dos Sete Grandes Orixás da Umbanda!"

Fetto isto, abaixa ràpidamente as mãos da vítima e, finalmente, dirigindo-se ao "obsessor", por pensamento, diz: "Val!"

非 张 珍

Feito como aqui digo, o resultado será totalmente positivo.

9 4 5

Se, por acase, o irmão for médium de incorperação e já tiver qua mediunidade adestrada e, portanto, se men irmão já trabalisar com seus "Guias" e "Protetores", ao fazer o que digo acima, poderá se dirigir a seus "Guias" e "Protetores", por ponsamento e pedir a Eles que "arranquem o espírito ou espíritos que estiverem perturbando, ou seja, prejudicando a Vitirma e que o levem ton os levem para o Espaço.

Fala-se tudo com convicção e fé (conflança, no fim das contas) e o remitado será positivo, isto é, a vitima se livrará da "obsessão", no entanto, deve-se motar que o "trabalho felto foi apenas oma questão de emergéticia e, assim, o irmão deverá aconselhar a vitima a procurar um bom "Centro Espirita" a fim de se tratar melhor, ou seja, a fim de seu caso ser melhor atendido e resolvido.

É importante observar-se que, or casos de obsessões a que me retiro aqui, são os que se manifestam por espíritos desencarnados que, apossando-se das vitimas (são médians de incorporação, na verdado e têm sua medianidade no estado cates-sivo) as jogam ao chão ou fazem com que etas percam es sentidos (desmatem), rolem pelo chão como se estivessem sofrendo violentas contrações, ou seja, verdadeiras convulsões.

Por vezes, aliás, as vitimas se apresentam como se estivessem com algum ataque epllético, bahando, contorcendo-se todas. Umas, também, esbravejam como se lossem feras, urram, rolam-se nã chão, agranham-se com as próprias unhas o sté, em certos casos, querem agredir a quem delas se aproxime.

Casos deixi natureza, por ocorrerem em plena rua, como já disse, não poderão ser atendidos com o auxillo de médiuns para a "retirada" (transporte) dos obsessores. Assim, o irmão que tiver de enfrentar casos dessa natureza, deverá contar tão sômente consigo mesmo, ou com seus "Guias" e "Protetores" se já os tivor e se Eles estiverem já firmados em nosso irmão.

8 # 8

2) Admitamos agora que as "obsessões" de que trato neste capitulo, devem ser atendidas, não em plena rua mas, ao contrário, dentro de uma residência (ou outro qualquer ambiente interno) ou, meihor, na própria residência da vitima. Admitamos ainda que o irmão que vai atender ao caso, disponha de médians firmes para ajudá-lo.

de tal acontécer, o irmão deverá fazer o seguinte:

- n) Racjoelnar de modo blêntico ao que indico para o caso insterior. Fazer em principlo, portanto, o mesmo que mêncionel linhas atrás.
- b) Em vez de segurar as mãos da vítima, chamará os médiums que vão the ajudar e, fazendo a mesma prece de que já falci ou outra qualquer, manda que o "obsessor" (ou obsessora) que estiver (ou estiverem) com a vítima, passe (ou passom) para os Médiums. Deve fagê-to com energia e fé.
- c) Quando os "obsessores" estiverem "incorporados nos niédiens" o irmão deverá doutriná-los de acôrdo com a natureza do caso e Iazer o mesmo com a própria vitinta.
- d) Depois disso, manda os "obsessores" subirem e pede aos "Guiga" e "Protetores" dele e dos médians, que levem esses Espíritos ao "ló" ou seja, ao Espaço e que tome conta deles e os encaminhem e esclareçam no sentido de deixarem de faver mai aos outros.
- e) A seguir, então, o irmão pegará as mãos da vitima, do mesmo modo de que já faiei e as sacadirá. Neste caso, porêm, nada dirá, uma vez que os "obsessores" já foram afastados.
- f) Chegando a esse ponto, ou haixará seu próprio "Guia" ou pedirá a um dos médiuns para balxar o "Guia" e, isto feito, deverão ser dados passes à vitima".

0 0 4

Neste último processo, o irmão que o empregar ,devera receitar para a vítima, o seguinte:

- n) Fertalecer o Anjo de Guarda, isto é, o "ELEDÁ", cujo processo já é nosso conhecido.
- b) Tomar banhos de descarga e de proteção (Esses banhos poderão ser encontrados nas Casas de Ervas e o tivro "Hanhos, Descargas e Amaria" contém ótimos ensinamentos a respecto).

Antes de se atender a qualquer dos casos em ambientes internos, de "obsessões ou obsidiações" citados neste capitato, dove-se "firmar o Anjo de Guarda", tanto de quem dirige como de quem val ser "desobsedado ou desobsidiado".

Para isto a regra é a seguinte:

- 1) Junto a um copo branco liso, com água, acende-se uma vela (a vela deve ser colocada em uma tampa de lata ou em um pires, a fim de evitar a possibilidade de incéndto e devora queimar até o fim, sem ser apagada — apagando quer dizer que a pessoa para cujo Anjo de Guarda se acendea a vela está em perigo de merte). Isto deve ser feito a um canto da sala ou lugar ende o trabalho for feito.
- 2) Depois de se acender a vela, reza-se um "Pal Nosso" e uma "Avo Maria" e a "Oração do Anjo de Guarda" (Vide capitato V, deste livro) e oferece-se a Prece como "força espiritual" e a lux da vela como "Luz espiritual" para os Anjos de Guarda,
- 3) No dia seguinte no do "trabalho", deve-se "descarre-gar ou desparhar" a água. O processo já é nosso conhecido.

\* \* \*

Para se saber mais as espécies de mediunidade, ou melhor, que mediunidade pode ter uma pessoa, é importante se saber a data, bem como a hora do seu nascimento, é coisa que não pode ser feita assim sem mais aquela. É assunto muito sério é que depende de muitos e apropriados estudos. Neste livro, portanto, não tratarei disso, não só por ser muteria muito extensa, como, também, por fugir à natureza desta própria obra.

\* \* \*

Sempre que un irmão for curado de uma "obsessão", e mais sinda de um "trabalho de Quimbanda ou Magia Negra", é bom e mesmo aconselhávet que ele faça uma "Obrigação" para o seu "Guia" e que também de um presente a Exu (um Ebó) ou que de um presente ao Espirito que agla no caso. Tals presentes devem ser feitos de acordo com a natureza do Espirito que agla no caso. Tals presentes devem ser feitos de acordo com a natureza do Espírito que tomou parte no trabalho de Quimbanda ou Magla. Têm de ser entregues de modo certo, em hora, dia e local apropriados. Não poderão ser feitos de qualquer maneira. Em "Comidas de Santo e Oferendas", os innãos encontrarão fatos e adequados ensinamentos a respeito.

學 沙 多

Os médiums de Umbanda dévem conhecer as diferentes "rezas" ou "oragões" que se fazem para os casos de "quebranto" finna olhado, Jetadura, "Ajó! Cocoró"), erisipela, ventre virado, espinhela cuida e muitos outros males que assoberbam ou atacam as criaturas humanas.

京 市 本

O médium de Umbanda deve saber iniciar e terminar uma sessão, qualquer que seja a sua natureza.

\* \*

O médium de Umbanda deve saber fazer uma Prece e fazê-la, isto é, com boa vibração, com segurança e quando devo ser felta ou não esta ou aquela Prece,

Un médium de Umbanda deve procurar conficcer as "coisas de Umbanda" e os seus nomes.

Nos trabalhos de Umbanda é sempre bom haver um médium vidente junto a quem dirige os mesmos.

· \* 8

O médium de Umbanda deve "esquecer de si próprio para no se lembrar dos seus semelhantes". "vilko de Umbanda não tem quecer".

金 李 節

O médium de Umbanda deve se exforçar para combecer os "pentos" riscados ou cantados da Umbanda e o seu emprego adequado. Deve combecer também a propriedade ou não do "ponto" a ser cantado ou riscado, isto é, a sua significação. Pelo menos deve exforçar-se para entendê-los.

\* \*

O médium de Curbanda deve "ter Deus no rérebro e Amor no coração.

SARAVÁ UMBANDAL

SARAVA QUIMBANDA!

#### SEGUNDA PARTE

#### UMBANDA CONTRA QUIMBANDA



#### ADVERTENCIA INDISPENSAVEL

"Sendo a Humanidade incrédula, de um modo geral sòmente acredita no que vé". Assim sendo, baseel minhas alividades, en melhor, os frabalhos de minha "FALANGE KANGO". no seguinte lema:

> "Crer, para confiar; confiar, para ter Fé; ter Fé, para resolver".

#### 11

## Bases indispensáveis para o bom resultado dos trabalhos

Sent ordem, ou seja, sem organização, sem disciplina, não haverá progresso, isto é, não haverá bom êxito, seja no que for.

"ORDEM E PROGRESSO"

# # #

Para que se objenha o máximo possivel de bom éxito nos "trabalhos espirituais", tauto para as "curas de obsessões ou obsidiações", quanto nos casos de "desmanche de trabalhos de Quimbanda ou Magia Negra", é necessário e até mesmo indispensável que tudo seja felto, desde o começo prdenada e organizadamente, isto é, que obedeça a uma disciplina ou a uma norma certa de orientação.

Salvo os casos que tenham de ser atendidos esperádicamente, ou seja, os casos que venham a se apresentar de surpresa, de improviso, em ocasiões ou lugares em que não se possa dispor de outros meios ou de qualquer ajuda, os casos em que se tenha de trabalhar sòzinho, sem poder contar com a ajuda (material) de nenhum outro médium, é necessário, especialmente quando se tratar de "trabalhos de Quimbanda ou Magia Negra", que se organize um "grupo ou equipe de trabalho". É necessário também que esse grupo ou equipe tenha características próprias, uniformidade e harmonia no seu conjunto: é necessário, ainda, que os componentes desse grupo ou equipe, unites de mais nada, sejam de faso ejementos que sintam a Umbanda no coração, que sejam assiduos dedicados abnegados e, por outro tado, cônseios de seus deveres, de suas obrigações e, antes de tudo, da responsabilidade que têm.

Se assim for. à proporção que esse grapo on equipe, vá trabalhando, criar-se-á no Astral a sua própria "Egrégora" ou "Compadre" (sua reprodução ou cópia astral) que, com ele e romo verdadeiro "papel carbono" seu, irá se fortalecendo cada vez mais, irá consoliciando suas forças, seu potencial de trabalho e, desta forma, produzirá resultados cada vez methores e mais completos e satisfaçórios.

Em outras palavras, quero dizer que, so sentido de se obter o máximo de hom éxito, especialmente quando se tiver de tratar com "casos de Quimbanda ou Magia Negra", é necessário que se organize, que se forme e adestre, um determinado número de médims (que sejam de foto médiuns — bons médims em tudo por tudo); é necessário que se estabeleça normas certas (aob todos os pontos de vista) para a sua atuação; é necessário que se faça (digamos assim) uma "colsa direta", ou melhor, "oma coisa que possa ser considerada como a melhor obtivel, em tudo por tudo".

\* 8 4

O livro "UMBANDISMO", em seu capitulo V (FALANGE XANGO), nos dá as necessárias e indispensáveis orientações nesse particular. Vejamo-la, pois:

\* 0 4

Dix o autor: "Em vista da grande quantidade de "obsidiados" que à nossa procura veio, em busca de lenitivo para seus cruelantes males --- espirituais e mesmo materiais --- não 8 1 8

"Sessões de Tiptologia" são as sessões em que os Espíritos desencarnados se comunicam por meio de barulhos. Eram muito usades no "Caminheiros". O própcio ALLAN KARDEC usou "tiptologia" por meio das "mesas girantes" (Les Tables 1001-nantes), para fages a Codificação do Espíritismo.

80 70 G

Referê-se o autor a uma das expécies de sessões que, parlindo das "Sessões Experimentais e de Estudos Transcendenluis" e a cesas mesmo perfencendo, fazia ele, entre 1951 a 1953, no Centro Espírita Caminheiros da Verdade", na Rua Atalaia, n.º 133, no Eugenho de Dentro, nesta Cidado, As "Ecisões Experimentais e de Estudos Transcendeatais" foram por ele mesmo criadas e dirigidas e, em 9 de outubro de 1952, foi também por ele, criada a "FALANOE XANGO".

\* 8 4

"Realizei-as, é fato, algumas vezes, no entanto, atualmenle, só de quando em quando as tenho podido realizar, fendo mesmo, por umas três vezes, iniciado trabalhos relativos à "Materializações".

Não me foi possivel, outrotanto, realizar, na integra, o próprio programa que, para a "Falange Xangô", tracei "ah initio".

Dediquel-me não obstante, à parte prática, pròpriamente dità, desse programa, atendendo, desde o seu inicio, ou melhor, desde a criação dessa "Falange" a um treventes cases, mais ou menos, de caridade, como se verificará em minaciosos detalhas — no áltimo capítulo deste mou modesto livro, isto é, no capítulo "Desobaldiações",

N.B. O capitulo "Desobsidiações" do livro "UMBANDISMO" foi suprimido e isto devido a motivos de ordem fémica. Nele, o autor menciona a totalidade dos "casos de caridade" atendidos pela "Falange Xangô", tendo dado, aliás, nomes e cadereços dos "obsidiados", além dos dias, das sessões e trabalhos realizados em cada caso.

宋 作 薄

#### "CARACTERÍSTICAS BASICAS DA "FALANGE-XANGO"

- a) Natureza: prática-toórica;
- b) Regime ou ritual: misto isto é: Kardecista, Umbandista e Esotérico (dependendo da natureza do "caso" a aténder);
- c) Finalidade: caridade, sob todos os aspectos possíveis e conhecimento prático-teórico do Espirilismo;
  - di Distintivo: Os componentes da Falange Xangò usazão:
- Simbolo Esotórico-Umbandista sobreposto ao lado esquerdo das túnicas (nos homens) ou das blusas imulheres) — no peito;
- o ponto riscado de "Xangó" (em linha marrom sobre fundo branco) nas mangas direitas.
- e) Trabalhos: sempre que possível, realizar-se-ão os trabalhos práticos (de "desobsidiação" ou de "desenvolvimento ou adestramento), na sala de Xangô", com a "fixação do Terreiro" por meio de "pontos riscados", em tábuas apropriadas, pontos esses de:
  - 1) Cabocio Tira-Teima,
  - 2) lemanjá,

- 3) Ogum,
- 4) Oxósst,
- 5) Xangô.

A "Fixação do Terretro", entretanto, em determinados trabalhos, ou pelo menos sempre que possível, será feita pelos próprios médiuns que, ao fado dos "pontos riscados", concentrar-se-ão em femanjá, Ogum, Oxóssi e Xangó.

Ao centro de cada local de trabalho, ficará, em todas as sessões, o "ponto riscado" do "Caboelo Tira-Telma" — Chefe Espiritual.

## "COMO TRABALHA, NO "TERREIRO" A "FALANGE XANGO"

Embora, de começo, divéssemos trabalhado sem uma modalidade própria, verdadeiramente caracterizadora de nossos trabalhos, hoje já temos. Graças a Deus e, antes de tudo, baseia-se numa simples questão de raciocínio ou em outras palavras, em observações que, paleológicamente, fiz, desde o início de nossas atividades, isto é, das atividades de minha "Falange Xangō!"

Mais clara e precisamente direi que — se bom éxito tenho conseguido em meus trabalhos — devo-o, Graças a Deus, pelos esclarecimentos que do Alto mo vicram, ao seguinte: "sendo a Humanidade incrédula, de um modo geral, sòmente acredita no que vé": assim, baseci minhas alividades, ou melhor, os trabalhos de minha "Falango Xangò", no lema abalxo:

"Grer, para conflar; conflar, para ter fé; ter Fé para resolver",

Em palavras mais explicitas, baselam-se os trabalhos de minha "Falange Xangó", apenas no seguinte;

- a) u "obsidiado" não conhece os médiuns e esses, por sua voz, também o não conhecem; mesmo que o conheçant, nada apbem, verdadelramente, do que, em sua vida particular ou intima (do "obsidiado") se passa;
- b) os "obsidiadores" (Espiritos perseguidores) incorporam nos médians e com a njuda e controles dos "Guias" e "Prote-tores Espirituats" deles, "dão o serviço", isto é, dizem, na verdade, o que fazem com o obsidiado, ou o que fazem o obsidiado fazer tos "Guias" e "Protetores" dos médians não os deixam fatar inconveniências ou, pelo menos, coisas que possam originar "compileações" ou "desinteligências", ou mesmo "ressentimentos", sob quaiquer aspecto:
- em vista disso é claro o "obsidiado" acredita no ince está destarte, presenciando;
- d) acreditando, lógicamente passará o "obsidiado a conliar no trabalho que se está fazendo;
- er confiança no trabalho, claro é que, em seu intimo (do "ob-idiado") nasse expontânca e hacdatamente o que poderemos muito bem chamar de fé e, como a "Fé" remove montanhies", o caso é, finalmente resolvido isto é, obtêm-se bom éxito".

#### "OUTRAS CARACTERISTICAS DA FALANGE XANGO"

Os trabalhos própriamente dilos, da "Falange Xangô", de um modo geral seguem a seguinte norma:

- a) todas as "sessões de caridade" são realizadas com a Prece Fraternidade", por mim mesmo idealizada, cuja integra as encontra adiante;
- h) essa Prece é proferida apenas no iniclo ou abertura dan "Essades", de vez que, de seus próprios dizeres, consta o seguinte; ... "para iniciar, realizar e terminar essa modesta numbo de Caridade"...

- e) es médims componentes da "Falange Kangô", entre outras, comuns a todos os médians de Umbanda, têm as seguintes obrigações a fazer:
- fazer, pela manhã e à noite pelo menos sempre que poisam a prece da "Saúde", de ROBERT BRYAN HARRISON (esotérica);
- 2) tomar banhos de "descarrego" (descarga), pelo menos, às tèrças, quartas e quintas-feiras, isto é, nos dias em que so efetuam quase serapre, os trabalhos da "Faiange";
- 3) não faltar de modo algum salvo por motivo de absoluta "força major" nos dias de trabalhos em que tiver de atuar:
- comparecer, ao máximo possível, és térças, quartas e quintas-feiras, tendo ou não trabalho em que deva atuar;
- apresentar-se sempre de uniforme apropriado a qualquer sessão prática;
- 6) estudar, com carinho, todas as lições que lhes forem ministradas:
- 7) estar, "devidamente concentrado", nos locais de trabaihos práticos — "desohaldiação" ou "liptologia" — e durante o transcurso dos mesmos;
- 8) pertencer ao "quadro mediáulco" do Centro on Terrelro", sela como "médium desenvolvido", seja "médium em desenvolvimento", tomando parte, "pelo menos uma vez por semana", das diferentes "sessões do Centro";
- ti) empenhar-se a "fundo" em suas atividades, observande, principalmente, "a modéstia, o devotamento a almegação e o desintoresse pelas coisas matérials",

#### "PONTOS RISCADOS, DOS TRABALHOS DA FALANGE XANGO"

"Os "pentos riscados" da "Falange Xangô" — além dos que porventura venham a sê-lo pelos próprios "Guias" e "Protetores Espirituais" ou por necessidades eventuais dos próprios trabaixos — são os que se seguena:



Esta é, em verdade, a razão de ser, em tudo por tudo — não pelo desenho em si mas pela sua significação — da "Falánge Xangó", cujos componentes — "um punhadinho de médiums de boa vontade e despretenciosos quanto humildes, em tudo por tudo — bem compreendem e, por isso mesmo, esforçam-se por — o melhor possível — realigá-jo:

#### SUA SIGNIFICAÇÃO:

- As três setas es três mundos: o físico, o intermediário e o espiritual;
  - 2) O coração: o amor universai:
  - 3) A eroz -- O Cristo, o Orixá;
  - 4) O circulo o Universo.

#### EXPLICAÇÃO

É na prática do amor Universal — que é a verdudeira raridade — que o homem cria o Cristo em si e se eleva nos três mundos, reintegrando-se em Deus e tornando-se Universal".

#### b) PONTO DO "CABOCLO TIRA-TEIMA":

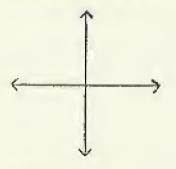

#### c) PONTO DE "TEMANJA":



#### di PONTO DE "OCCM" (erazado com "OXOSSI"):



#### e) PONTO DE "OXOSSI";

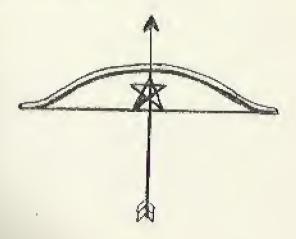

f) PONTO DE "XANGO", isto é, de Patrono da FALANGE XANGO"

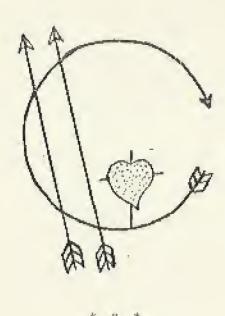

Segundo o autor de "UMBANDISMO", a "Falange Xangó" seria composta, inicialmente, de 30 médiuns, sendo 15 homens e 16 meiheres seb sua orientação e responsabilidade. No entanto, a "Falango", desde que de fato começou a trabalhar e até a sua extinção, contou apenas cem 7 (sete) médiuns, sendo 2 (dois) homens e 5 (cinco) mulheres. Eram esses médiuns, com os respectivos "Guias" e "Protetores", os seguintes;

NEUZA DA SILVA — OGUM MEGÉ ("Guia" chofe da "Falange").

#### at PONTO RISCADO:



#### b) PONTO CANTADO

"Eu corri gira...

Eu corre meu Gengid...

En val pedir a Zambi bis

Para o (a) filho (a) ajudar!

N.E. No "Ponto riscado" desse Ogum Megé, para os trabalho que realizou com a "Falange Xangé", observa-se o seguinte:

- 1) è um ponto traçado de Ogum e Oxossi: Ogum, porque os trabalhos da "Fajange" cram quase sempre para "desman-char Quimbanda", on seja, de "demanda"; Oxossi, porque o Ocia Chefe do "Caminheiros" era (e ainda é) o Caboclo Tira-Teinm, que é da Linha de Oxossi; em outras palavras, porque os trabalhos eram feilos sob a supervisão, no Astral, do Caboclo Tira-Teima, da Linha de Oxossi;
- 2) As "espudas" são a características dos Espirilos que trabalham na Linha de Ogum; neste Ponto, as de OGUM MEGE e YARA:
- 8) as "getas" são a característica dos Espíritos da Linha de Oxossi, justamente porque os "Guias de três dos outros

médims da "Faiange" eram da Linha de Oxossi; a seta horizontal é o símbolo da presença do Caboelo Tira-Teiras, de vez que era Ele, como já disse o Chefe Espiritual do "Caminheiros";

a "oval" representa a "universalização" dos médians,
 isto é, a "reintegração em Deus, pelo Amor Universal";

5) a "Estrêla, linalmente, representa o "apoio" dos trabalhos ou, em outras palavras a "firmação ou segurança" deles nos "Pretos Velhos" (São estes os que firmavam on serviam do apoio aos trabalhos da "Falange".

\* # \*

No "Ponto cantado" como suas próprias palavías dizem, "Ogum Megé corria gira, corria seu Gongá, isto é, trabalhava e pedia a Zambi para ajudar a Seus Filhes, on seja "trabalhava para carar" os tilhos da Terra.

- 2) NEZIA RESTIER TAVARES OGUM YARA
- 3. JANDIRA DA SILVA DE MELLO CABOCLO PENA AZUL
- 41 WANDA DA SILVA (já desencarnada) CABOCLO CARIJÓ
- 51 ODETTE GONÇALVES DA SILVA -- VOVO ANDRE
- WILSON LOURENÇO (já desencamado) CABOCLO PELE VERMELHA
- CIZENANDO FERNANDO PRETO VELHO DE ARRUDA.

\* \* \*

Como verificação os prezados irmãos a "Falange Kangô", se produziu, como de lato produzio, maravilhoso; (podemos diser) trabalhos, isto loi devido à sua organização, à sua disciplina e aiém disso, o que é claro, à inigualável cooperação, tauto dos "Guias" e "Protetores" como dos próprios médians que a ela pertenciam. Servirá ela portanto, como exemplo, co-

mo modelo para que, em sens moldes húsicos e com as devidas modificações e adaptações possam, ser pelos queridos irmãos, organizadas entras "Falangea", sejam de "OXOSSI", sejam de "IEMANJA", sejam mesmo de "XANGO" on, em outras palavras, servirá ela de orientação na constituição, nos Centros Espiritas de grupos ou equipes de médiuns para a realização de trabalhos de cura, tanto de "obsessões" como de "trabalhos de Quimbanda ou Magia Negra".

Ainda em "UMBANDISMO", no mesoto capitulo V, diz o autor o seguinte:

"Além desses (além dos 7 médluns referidos finhas atrás), que constituem, verdadeiramente, a "parte trabalho, acão o movimento" da "Faiange Xangô", conto com a colaboração ciabora não constante, não diária, mas também effetente, amiga sincera e por isso mesmo valiosa — dos seguintes ogiros elementos: uns, médians já "desenvolvidos", putros, "médians" ainda em "desenvolvimento", como por exemplo, Paulo Ferreira Marques, Antémio Peretra dos Santos, Waldyr Alexandrino da Silva, Sylvio Jorquim Oliveira, Milton Oliveira, Santo do Carmo, João Nazário Fagundes, Gertrudes Noguetra da Eilya, Cacilda de Sá Risolela Gallland, Schastlão Gala Graca José, Paulo Goncalves Gomes, Uhirajara Braga Ccelho, Oswaldo Machado, Marilla Ribeiro, Ary Fernandes Belém, Diyo Pôrto Magalhães Imédium do "OXOSSI DA MATA" e foi desobsidiado pela prépria "Fulange", nela Ingressando depois), Célia Ferunides dos Santos, Evaristo de Bagros, Joaquim (médium do "Caboelo Juremá"), Maria da Giória Ferreira, Antônio Moreira Pereira, Joho Pinto de Algacida, Nillon Batatha, Jahr Bafalha, Francisco Campos, Oswaldo Pereira Ramalho, Maria Lima (médium do "Caboelo Rompe Mato"), Herondina (médium do "Cabbelo Rexó"), Consaga (médiam do "Sete Cachoetras"), Sr. Quetroz, Venáncia, David da Conceição Conto e espôsa, D. Lucy Couto (ambos recentemente vindes para o "Caminheiros" e passando a temar parte integrante e eficiente na Falange"), Orlando da Conceição (médigos do "Caboelo Carijá") e muitos outros cujos nomes não me ocorreba no momente.

N.B. Das pessoas acima citadas, a grande majoria que atada vive, constituirá o major testeminho dos resultados oblidos por esta falange.

宋 非 中

#### PRECE PARA A SAUDE

De autoria de ROBERT BRYAN HARRISON, no livro "Fráticas Esotéricas" (Locater), transcrita no livro "UMBANDISMO", é a seguinte:

"Abro toda a minha natureza a Ti, Espírito Universal, a fim de que possa receber tra Divina Influência. Minha alma dezeja ardentemente harmonizar-se com o Todo. Possam tedas as células de meu corpo volatizar-se com pensamentos paros e años. Possam todas as moléstias e falla de repouso desaparecer naturalmente e ser substituídas pela Paz. Possa en ser sempre justo, considerar ao men próximo honesto como en mesmo e estar livre de critica, mailmas, inveja, ódio ou ciúme.

Possa a parte animal de minha natureza: o tigre, a hiena, a circulação de mea sangue que é essencial para a vida.

Possa jer eu uma visão clara e brilhante, de modo que veja sómente o bem. Poszam mens ouvidos ser perfeitos de modo que eu possa duvir a voz de Drus e tudo o que é hom, hem como fechá-los às más sugestões.

Possa men sentimento ser tão agudo que en chegue a sentir por outros, bem como a ser afetado pela terma e umorosa simpatia.

Possa o men sentido do olfato ser uma pronta sentinela a assistir à obra da regeneração.

Possa a parte animu) de minha natureza: o tigre, a hiena, o porco, a servente, ser posta dentro da Arca do Dominio Proprio, de maneira que o Espírito de Cristo venha a ser o raide principal de minha vida.

Tudo isso en peco com fé e bumildade".

\* \* \*

Esta Prece, para dar melhor resultado, deve ser teita, de preferência, estando a pessoa com as cestas para o NE (Nordeste) é respirando profundamente.

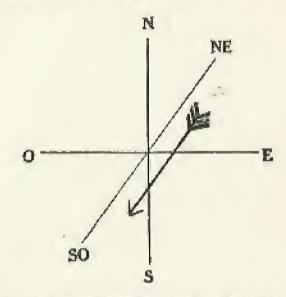

Na posição acima Indicada (de costas para o Nordeste) as vibrações mentais da pessoa que faz a Prêce entrarão no "Grande Oceano Cósmico" e, assim, produzirão melhor resultado.

10 0 3

Os Trabalhos, tanto de cura de obsessões como para desmanchar Quenbanda on Magla Negra, como já disse su podem ser realizados (sé for necessário) fora dos "Centros Espíritas" e até mesmo por uma só pessoa (profundamente ronhecedora) ou dentro deles. Para serem realizados dentro de "Centros Espíritas" e no sentido de dárem os resultados desejados seria bom que fossem feitos na conformidade do que aqui expiteo. Façam-no e verão!

Alana D. Janks

### Auto - Magia

Como já disse nesto mesmo livro, linhas atrás, considero como "auto-magia" o trabalho de Quimbanda on Magia Negra que é feito, numa pessoa, por ela mesmo.

Citel até o caso de uma senhora que se dizia "portadora de um trabalho de Magla Negra" feito no fundo do Mar, e em detalhes, descrevi o caso.

Tanto se poderá dizer "auto-magia" como "auto-Quimbanda".

Tais trabalhos, como já o disse, são "criados", na verdade, pelo próptio gensamento de suas vitimas que "projetando-se no astrai", dão lugar à formação da "Egrégora ou Compadre", isto é, dão lugar à sua "criação no Astrai" e, dessa forma passam de fato a existir.

Além dessa modalidade de anto-magia en em outras patuvras, além dessa espécio de trabalho de Quimbanda a que pertence o caso daquela senhora, há uma outra que, embora de origem diferente e mesmo de modo pelo qual é feito, também pode e deve ser considerado como trabalho de "anto-magia" on de "anto-Quimbanda". Refiro-mo aos casos em que, "desrespeitando" os terreiros, desrespeitando os "Guias" ou "Protetores", desrespeitando atá "pontos riscados nos terreiros", farem com que as entidades que vibram ou trabalham nesses terreiros ou vibram nos "pontos", por flearem revoltados com o descripeito, "se apossem" dos sous ofensores.

Como exemplo, narrarei a seguir, ma caso entre malton outros que se enquadra perfettamente a essas últimas caracterfaticas.

Ri-lo:

#### UM CASO DE DESRESPEITO À TRABALHO DE ENCRUZILHADA

Em 1952, no "Caminheiros da Verdade" Ipode ser comprovado pelo Presidente Perpétuo, a "Falange Xangå" atendeu, entre outros, ao caso de um rapaz, mulato, do seus vinte e ponços anos de idade. Era notvo e estava pronto para se casar. no entanto, tinha enorme ferida na perna direita, de aspecio horvivel e que, apesaz dele já ter ldo a diversos médicas, não tinha conseguido curar. Disseram-lhe que se tratava de "elefantiasis", o que não era, de modo algum. A perna do rapaz, em yerdade, estava per demais volumosa, tat a inchação que a atacara. Chamaya-se Sebastião e como disse, já tinha recorrido a diversos "terreiros", já lite tinham feito não sacia quantos "trabalhor", já tinha garto todo o dinheiro que tinha, no emanto, cada vez plorava muis.

Atendido numa quarta-feira, fei feito o primeiro "trabalho" da "Falange Kangó" ou, meihor dizendo, o "exame" para se saber qual a natureza do caso. Esse exame toi feito no terreiro principal do "Catalpheiros", A "Falange", com os seus sete elementos já citados, estava compleia. Embora qualquer um deles pudesse "paxar" (receber o "chefe do trabalho", Istoé, a entidade principal de Magia Negra que atuava no caso (o exame mostrou que era, de fato, um "trabalho" de Quimbauda ou Magia Negra e que tinha sido feito com Ganga, ou sela, um Espirito de Linha de Nagó, da Quimbanda), escolheg-se o médium do Cabodo Pele Vernelha (Wilson Lourenco), nor ser ele um "grande médium de Exu".

Felta a Prece FRATERNIDADE e abertos es trabalhes, o Wilson recebeu a referkla entidade. Era o "Ganga Sete Chifres", como disse chamar-se,

'Clappas' são os Espírilos de Quimbanda pertencentes, em note fulanges, à Liaha de Nazó. OGUM MALEI e Eua poderesa Fulance (de Umbanda) é quere dondas o Povo de Ganga, ou seja, constitui Ele a Sua Palange, oz Espiritos de Umbanda que trabalham para desfazer ou desmanchar es trabalhos de Outmbanda fellos on cheflados pelos "Clangas". Não obstante, menlaner entre Espírito de Umbatida, de qualquer Linha ou Falange lumbém, poderá Jazer o masmo (no entanto, fará do mudo diferente e por processo diferente, "Ganga", ao que se unde dizer, é um des mais perigosos Espiritos da Quimbanda. Não sosto de ninguém e não se torna ataizo de ninguém, salvo raras exceções. Todo Ganza, mais que cualquer outro Espírito de Quimbanda, é de grande periculosidade quando áparege na cheffa de qualquer "trabalho" de Quimbanda ou Magia Negra. fi dos Espíritos que mais cificilmente se pode convencer a delxar a pesson que ataca.

Em parce, para mim, isto é verdade. O "Ganga Sete Chifrus", por exemplo, além de se ter tornado amigo da Falange Xunañ e de antes disso, ter concordado em trabalhar para a cura da ferida do Sebastião, den uma lição de "alia e sulitime filosofia" a todes os assistentes, ou seja, a jodos os que azalstiram a esse primetro trabalho em beneficio do citado rapaz, inclusive ao próprio Presidente do Caminheiros.

Para que o "Ganga Sete Chifres" incorporasse no Wilson, lovog bega mais de una vinto minutos. Vinha Ele sobre o méillum, dava-lhe violentas vibrações, lançava-o de ponta à ponta do terreiro, po sentido das diagonais e se afastava. Voltava rlo mayo e o mesego fazia. Depois de repetir isso nor algumas yma., Incorporou finalmente. Note-se que o Wilson era uni rators claro, lão glaro que em seu rosto apareclam (umas rosaito, intrin azulgdas) as veias, no entanto, depois de incorporate a realiza Sete Chifres, sun fex escuraceu, ficando como que arroxeada. Enquanto isto acontecta e justamente para ajudar a incorporação foi cantado o seguinte "ponto de chamada":

> "Chama, chama que éle vem... até completar-se a incorporação torna a chamar que ele vem!"

Foi cantado esse Poulo até que a incorporação se efetuou em definitivo.

Tão logo isto aconteceu, ou meihor, depois que o Gauga Sete Chifres incorporou no médima Wilson Lourenço, o chêfe da Palange Xangó mandou que Ele (o Gauga) "balesse cabeça" para o deus da Casa, ou seja, para OGUM MATINADA (Santo Antônio de Pádua) que é o Patreno do "Caminheires".

A segulr, o Ganga "deu o serviço", quer diser disse "porque tinha feito a ferida na perna do Sebastião". Tratava-se do segulnte: "O Sebastião, que ao que tudo indicava não acreditava em Espíritismo e até tinha raiva de tudo o que se retacionasse com essa Donirina, ao passar por uma encrusidada de Ganga (era justamente a do Ganga Sete Chifrés), onde tinha sido feito um "despacho para a entidade", chutou o "material" e assim para castigá-io o Ganga o tinha pegado e feito, na perna, a tal ferida".

\* \* \*

Em cairas palavras se o Sebastião tinha sido vitima de um "trabalho de Quimbanda ou Magia Negra", esse trabalho" tinha sido consequência de seu desrespeito ao que periencia ao Ganga Sete Chifres, ou seja, tinha sido feite, por ele mesmo (pelo Sebastião) para ele mesmo (para o Sebastião). Era, portanto, um "trabalho de auto-Magia eo auto-Quimbanda". Mas, voltemos ao ponto em que estávamos, no caso do Sebastião.

terpot de ter lucorporado o Ganga Selo Calires e após los dillo porque limba felto a ferida na perna direita do Setacida (foi com a perna direita que o Sebastião chuteu o motorial do Ganga), e presidente do Centro virou-se para legiola muidade e disse que eta era muito má. Em resposta so mo me o Ganga Sete Chifres disse o seguinte;

w 61 94

"Não não sou mai! Sou até muito bom! Se eu não fin or lao (referia-se à ferida) a esse moleque, ele não viria uqui a rate "Canaó" Jamoso (C.E.C.V.) e você não diria que vie não presta, que ele é man e tem de consertar a "camotinga" lemnotinga ou camotaé, é à cabeça, no entanto, neste caso, o Chura de referia ao juizo do rapaz) e mudar de vida! O que ou estan fazendo, portanto, é um beneficio para ele à mitida modal...

(4 li) 1

Depois que se sabla ao certo qual a espécie de mal de que pudecia o Sebastião, foi marcado o dis seguinte, para que o "trabalho", que era de "auto-Magia" ou 'auto-Quimbanda" la prealmente desmanchado.

0 ok 0

No dia arguinte, então, na Saia de Oxossi, existente no "Cardinheiros" reuniu-se novamente a Falange Xangó para "diamanchar" o trabalho.

Ela noma se o faz:

(\$4 - \$) - \$3

Dopois de aberta a sessão, foi "chamado" nevamente o Oraga Metr Chifres que, dessa vez, incorporon no Wilson sem difficildade alguma e sem demora,

lucarparado no médium, o Ganga "colocou a boca na ferina por lite mésmo fella na peras, do Sebastião e chugou-a como se fosse delleioso manjar. Chopava e de vez em quando, cuspia todo o material nela existente: puz, carné estragada, sangue etc".

Findo o trabalho e após desincorporar o Ganga, o médism Wilson ficou com o canto da hoca um pouco sujo, nele se vendo os restes da ferida que o Sebastião tinha na perna e que fora chupada pelo Ganga. Dex-se um pouteo de "marafo" (cachaça) para que ele Javasse a boca, tendo-se-lhe dito que ete "tinha batido com a boca no pedestal da Imagem de Oxossi (São Sebastião) ao imporporar.

Terminado o trabalho feito para desmanchar a auto-Magia de que o Sebastião fora vitima, foi ele embora e, tempos depois, voltou ao "Caminheiros" já completamente curado, Graças a Dena.

Uma nota tristo, porém, deve ser registrada ainda com retação a este caso. Foi que alguém, que naturalmente tinha assistido ao "trabalho" e que tinha raiva ou prevenção contra o chefe da Falange Xangô, disse ao Wilson o que ele tinha feito, isto é, contou ao rapaz que ele havia chupado a ferida da perna do Sebastião. O resultado foi que o Wilson se enojou, muito naturalmente, ficou apavorado peto que ouvin e retironse da Falange. Foi isso, allás, um dos primeiros motivos que contribuiram para a extinção da "Falange Xangô" e, por isso mesmo, para a retirada de seus principais componentes e do seu próprio criador organizador e chefe material.

#### 13

## Desmanchando um "Trabalho Pesado" de Quimbanda

Com o presente capítulo, mostrarei aos queridos irmaos, em acua minimos detaltes um caso verídico como os demais que tenho narrado de "Quimbanda ou Magia Negra", veridiri quáo perigoso e dificii para ser "desmanchado" (e o foi, Oragan a Deast, ocorrido no "Caminhetros" e nele atendido pela Falange Xangò, Foi um caso dificii e demorado para ser roccivido (foram lettos sete "trabalhos", em sete sextas-feiras a puddas, sendo a "Gira" sempre aberta à meia-noite). A viticas que jatuais pensara em Umbanda ou Qalmbanda e que, por laso manno, não agreditava, foi o Sr. H.B.F. que naquela disco, cra Diretor-Tesoureiro de um dos malores e principals estabelecimentos bancários do atual Estado da Guanabara.

Em um sentior alto, bem apessoado, de cerça de 60 anos de made, bem struado financeiramente. Ere casado, no entanto, non "dumba" (esposa, era "velha" e, assim o nosso amigo floba alémi da esposa dols 'brotinbos" (permitam-me a girla) ana quala mimoseava com ricos e variados presentes. De uma foba den a um desses "inctinhos", Cr\$ 1.560 (um mil e quinhodos cruzelros) "em notas novinhas e roxinhas" (notas de Cr\$ 50,00). Naquela época, isto é, em 1952, era dipheiro, isto à era "simbo forte". Deu a um mas não deu so outro brotinho" o "brotinho" que não recebeu o "simbo" veio a saber do promoto dado à sua rival, zangou-se, enciumou-se, ficou

com raiva, teve toyeja e, para se vingar, "trabalhou firme", numa encrozilhada, para acabar de rez com o Sr. H.B.F. Fez, portanto, um bom "Ebó" para Exu e, com mestria, ou seja, "como devia ser mesmo feito" entregou o nosso amigo a Exu.

Como resultado o Sr. H.B.F. cato de camo e alendido por uma "junta médica" (um sebrinho dele fazia parte como médico que era, dessa junta) deram-lhe "uns vinte (20) dias, apenas, de vida". Segundo radiografias, radioecopias e não sel quantos mais exames que lhe foram feilos, figon comprovado que o nosso irmão H.B.F. tinha "cinco perfurações no intestino delgado". Em outras palavras: "estava mais pro la do que pra cá", mais merto do que vivo.

Quem encaminhou esse caso à Falange Xangô, foi o Sr. Weber, sócio do "Caminheires", men amigo e colega do Sr. H.B.F.

Como já foi dito em outro capitalo deste livro, os tratalhos da Faiange Xangó, na caridade, eyam baseados no seguinte lema:

> "Crer, para confiar; confiar, para ter Fé; ter Fé, para resolver".

> > 38 38 43

"Cerea das 24 horas (meia nelle) de uma sexta-feira do ano de 1982, fut procurado pelo Sr. Weber que, ràpidamente, me pedin que alendesse ao caso de um amigo dele que estava muito mat etc. etc. Não deixel que ele mo desse os detalhes do caso, pois, se assin: acontecesse ou fogirla da norma básica dos trabalhos da Falange Xangô. Pedi-lhe que esperasse um pouco porque, à meia neile, en inlejarta meus trabalhos, on melhor os trabalhos da Falange Xangô na Sala de Xangô, se no "Caminheiros".

De fato, à meta noite, "abri minha Gira".

Havia muitos outros casos para atender, no entanto, como o Sr. Weber me havia dito que o seu amigo estava muito mal,

devendo ter apenas uns vinte dias de vida dei preferência 20 com e o alendi em primeiro logar.

9 9 6

Com a descrição fiel que passarei a fazer, meus queridos lamidos anterão como foi o caso e, além disso, aprenderão a realizar trabalhos ignais, desde que, é lógico tenham os readditos necessários o indispensáveis a poderem arear com o puete e a responsabilidade.

61 H 41

A mota notte daquela sexta-feira reunimo-nos na Saia de Rangé en e minha Falànge Xangé, o Wéber e umas poneas protono mais (eram as que deversam ser atendidas naquela motto.

1) Não ita a defumação (na verdade, munissimo poucas verm en usei defumação no inicio de meus "trabalhos" de catalida". Aconselho, porém, a meus irmãos que em qualquer "trabalho en mesa de Umbanda" façam a defumação autes de umanequem. (As casas de creas têm os defumações aproputador. Pura a defumação, allás, indico que dos dois "Pentos de Defumação" abaixo:

- a) "Povo de Umbanda, Vem ver os irmãos teus, Defuma estes Ribos Nas boras de Deus".
- b) "Como chera Umbanda, Umbanda chero!...
   Como chera Umbanda, Umbanda chero!...
   Chera a guiné, Umbanda chero!...
   Chera a arruda,

Umbanda chero!... Chera a alecrim, Umbanda chero! Como chera Umbanda, Umbanda chero!''

k ii ik

Qualquer "Ponto de Defrimação" serve e deve ser cantado durante todo o tempo que demorar a defrimação.

Ao ser defumedo, aliás, será bom que cada irmão, à sua vez, cante este "Ponto de licença para ser defumado".

> "Peço licença a Zambi para ser descarregado, que tedo mai deste mundo, seja de mim alastado!"

2) Como não fiz a defimação, dirigi-me aos presentes é lines falei da finalidade das nossas sessões, dos nossos trabalhos direndo-lhes que tralo, neste mando, terá de ser baseado no "Amer Divino". Disso-lhes que à Umbanda é Luz no cérebro e Amor no coração".

3) A seguir, fix a Prece para a abertura dos trabalhos. Proferi a "Prece Fraterniciade", no entanto, son uma nova forma a sabér:

"Paj Nosso que estals no Céu, santificado para sempre seja o Vosso Santo Nome, Senhor! Venha a nós o Vosso Divino Reino e seja feita a Vossa e não a nossa vontade, Paj, asiku na Terra como no Céu e em toda parte!

O Pão Nosso de ĉada dia — seja o de corpo ou o do Espirito — dal-nos hoje e sempre, Bonissimo Pali Perdoal-nos Senhor, as dividas e ofensas para Convosco, como sonbermos e quisermos perdoar as dos nossos semelhantes para conosco! Não nos deixeis, Senhor, nás Vos pedimos, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal que — material ou espiritual-mente — nos possa atingir!

Ave Maria, Mão de Jesus, Mão da Homanidade inteira, apiedal-Von de nós! Regal, pedi e implorai a Deus por nós — inveterados pecadores, Espíritos atrasados que somos — oh! Boa a prima Mão!... agora na hora dos nossos desenlares e por todo o sempre!

Que assim seja!

Apledat-Vos também, Senhera, de todos os Espíritos — encarnados ou desencarnados, obsessores ou sofrédores!

Banto António de Pádua, Cabeelos Guaruná e Tira-Teima, Pai Aminázio e Caboelo Guiné — Vós que sois nossos Chefes, Dalsa, Amigos e Protetores — enviai Vossas Benditas e poderosas Falanges para nos proteger, amparar e orientar!

Poyo do Mar e especialmente Ogun Beira-Mar, Poyo do Driente e em particular o Poyo do Bendilo Hinalaia, ajudainos, protegei-nos, amparai-nos e oriental-nos!

Sete Grandes Orixás da querida Umbanda e em particular Papai Xangà — Patrono de nossa Falange — Papai Ogum — Venerdor de Demanda; Papai Oxussi — Caçador e Máe Iemanjá — a Mãe Sereia, apiedai-Vos de nos, ajudai-nos, protegeinos, amparal-nos e guial-nos!

Tudos os Espíritos e todas as Forças Brancas da Paz, da Harmonia e da Concérdia, vibrat concero!

E finalmente Vós, JESUS — Querido e Divino Mestre, Mejgo Rabi da Galiléia — permiti que em Vosso Sagrado Nome e na fianta Paz do Pai Celestial, possamos iniciar, realizar e terminar a nossa modesta sessão de Caridado, obtendo — JESUS Querido — o máximo do bom éxito, em henefício daqueies que, numendo e charando, alé nos vem em busca de um tentitivo em husça do secono!

Que assim seja!

Lauyado seja Nosso Senher Jesus Criste!

Todos responderam: Para sempre seja louvado e Sua Mãe. Marin Santiasima!

4) A neguir, foram cantados os seguintes "pôntos":

#### a) PONTO DE SAUDAÇÃO A TODAS AS LINHAS:

"Salve as Linhas de Umbanda, Salve Ogum, Salve Temanjā!...
Salve a Linha do Oriente,
Salve Oxossi,
Kangō e Oxalā!...
Salve a Lēl de Quimbanda,
Salve os cabocics e o Maiocā.
e também Kaminaloā!"

#### b) PONTO DA VIRGEM DA CONCEIÇÃO:

"Balxa!... Balxal! Oh! Virgem da Conceição Maria Imaculada, para tirar a perturbação!... Se tiveres praga de alguém. Desde Já seja retirada, Lévando para o mar ardente... Para as endas do mar sagrado!

#### CI PONTO DE ABERTURA E IRRADIAÇÃO:

"Quem vem, quem rem lá de lán longe?... São es nessus Guias que vém trabalhar!... Oh! dai-me força pelo amor de Deus meu Pai!..; Oh! dai-me força para os trabalhos meus!"

#### d) PONTO DE ABERTURA:

"Abrindo os nessos trabalhos Nós pedimos proteção, A Deus Pai Todo Poderoso E à Virgem da Conceteão!"

#### el PONTO DE SAUDAÇÃO A EXU TRANCA-RUA:

"Exe, Exe Trança-Roa me abre o terreiro e me fecha a rua!"

3 yezes

N B. Este "Ponto de Saudação a Exo Tranca-Rua (é extenaivo a todos os Estas), ao se terminar a sessão, deverá ser cantado para "fechar o terreiro", da seguinte forma:

> "Exu, Exu Tranca-Rua, me fecha o terreiro e me abre a rua!"

> > 3 vexes

- 5) Isto fello, chapici o Sr. Weber para o melo do "terreiro" (Saia de Xangó, onde se realizaram quase sempre os trabalhos (la Falange) e disse-lhe que se "concentrasse" no seu amigo (Sr. H.B.F.), procurando vé-le no pensamento, A sua frente, coloquel mous médians, on seja, os médians da Falange Xangó.
- 6) Pédindo a ajuda especial de Xangó, de Ogum e de tatus Guias, disse:

"Eu neuv de Déus, que venha, pelos médiuna, e Espírito que porventura estiver fazendo mal ao nosso imaio H.B.F." Pela médiam Odette Gonçalves da Silva, veio um Exu que disse chamar-se "Exa Furador".

- 71 Mandei que Ele "balesse cabeca" para Xungê e que dissesse o que estava fazendo com o irmão H.B.F.
- 8) "En não estou fazendo nada"... Fiz apenas "cinco bumunulibros" na barriga dele" — disse o "Exu Farador".

全 年 書

Quarido a Exa acabon de falar, e Weber, com os othos munto acongalados, virou-se para mim e disse:

— "É isso mesme. Antônio! O meu amigo está con cinco perfurações no intestino delgado e os médicos, inclusivo uni sobrinho dele que também é médico, disseram que ele só tem 20 días de vida!"...

参 · 字 · 命

Respondi-lhe ou: — "Tinha, no entanto, se Deus quiser, ele val melhorar e Rear hom, na Fé de Xangō, na Fé da Umbanda!"...

8) Mandel então que o Séo EXU FURADOR trabalhasse e desfizesse o mal que tinha feito ao Sr. H.B.F.

Ful elendido Graças a Deus,

#### COMO FOI DESMANCHADO ESTE TRABALHO

Durante 7 (sete) sextas-feiras, trabalhando sempre à mela noite, fizemes 7 (sete) "frabalhas" para o Sr. H.B.F. Na casa dele (nunca soube onde era) ficava uma pessoa, com um relógio e um papel, registrando todo o que ele fasia, ou melhor, tudo o que acontecia com ele como, por exemplo, ter dor de barriga e ter de ir ao reservado, vomitar, gemer, etc. etc.

Nas nossas sessões da minha parte anosava eu tado o que o Exu fazia para "desmanchar o trabalho".

Quando, na sexta-feira seguinte, controlávamos, ou melhor, confrontávamos as observações, clas quase nada difertam uma das outras: as que en fazia e as feitas na residência do Sr. H.B.F.

\* \* \*

Na última sexta-feira, allás, ou seja, no último dos 7 (sete) trabalhos que fizemes, o Weber levou so "Caminheiros da Verdade" e à nossa sala de trabalhos, apresentando-o a mim e à minha Falange Xangó, o próprio Sr. H.B.F., em possoa, vivo e são no entanto, bastante "envergonhado". A bem do

vardade, confessou a estória dos dois "brotinhos". Disse-mê, mula ou menos, o seguinte:

- "Bem, a zenhor sabe!... Nos somos homens...

d 40 18

An lim do primeiro trabalho e bem assim ao fim de cada um dos outros 6 trabalhos que fizemos para o Sr. H.B.F., depuis que o Exu descaregava a vitima (para isto se servia do Sr. Weber que estava "concentrado", ou seja, "pensando firme" no Sr. H.B.F.) cu fechava a "Gira" cantando e "Fonto de Bandação a Exu Tranca-Rua", de que falo linhas atrás e, dando Oraças a Deus e agradecendo o resultado obtido encerrava a sessão, quer dizer: "fechava a Gira".

0 + 0

Em meus trabalhes dessa natureza, limitava-me tão sòmente no que aqui cigo. No entanto, aos meus queridos irmãos de 76, recomendo, no fim do último trabalho que seja feito (em rasos como este) dar um "presente a Exu", ou melhor, so Exu que tenha tomado parte no trabalho de Quimbanda.

Meste particular, allás, entre outros, acenselho mena irmãos a adquirirem: "Comidas de Santo e Oferendas", "Manual de Regas e Mandingas" e "I 500 Pontos Riscados e Caniados" (pelo menos um detes). Nesses livros se encontram todos os esclarecimentos que os irmãos possam vir a necessitar.

e 14 8

() caso que aqui menetono é veridico, como o disse em princípio e o modo pelo qual en o atendi, conforme esclareolmentas que forneci, servirá de modelo para os meus queridos irmãos de Fé.

## Como desmanchar "Trabalhos" feitos por Espiritos da "Linha das Almas" e da "Linha dos Caveiras"

Como se sabe, a Químbanda é dividida, do mesmo medo que a Umbanda, em 7 (sete) Lluhas, a saber:

- I) LINHA DAS ALMAS chefe OMULUM OU OMULU
- LINHA DOS CAVERAS, também chamada "Linha dos Cemitérios — chefe JOÃO CAVEJAA
- 3) LINHA DE MALEI chefe EXU REI
- 4) LINHA DE NAGO chefe GÉRÉRA
- 5) LINHA DE MOSSURUBI chefe KAMINALOA
- 6) LINHA DE CABOCLOS QUIMBANDEIROS chefe PAN-TERA NEGRA
- 7) LINHA MISTA -- chefe EXU DAS CAMPINAS on EXU DOS RIOS

市 市 市

Qualquer "trabalho de Quimbando ou Magia Negra", para ser felto, terá de empregar Espíritos de qualquer uma dessas 7 (sete) Libbas,

Enfreianto, os "trabalhos" fellos pelos Espirito; das duas primeiras Linhas da Quimbanda (a das Almas e a dos Caveiras: são as que produzem os maieres e mais rápidos maletirios e, por lato mesmo, são os mais dificeis de serem "dosmanchados". Mesmo porque, de um modo geral, (ajs "trabalhos" não feltos para dar resultado dentro do 7 (sete) dias no máalmo em certos gasos e, especialmente os que forem feitos pelos Espíritos da "Linha dos Caveiras", são os mais perigosos de todos,

4 6 4

Duas grandes coisas, porém, podem ser consideradas como poderosas defesas contra esses "trabalhos". São clas:

al "O verdadeiro ritual da Quimbanda já fot adulterado no Brasil"

b) O: "Oguns", gor suas 7 (sele) Linhas, atuam sobre as Linhas da Quimbanda e dominam seus Espiritos e também os Espiritos da LINHA AFRICANA (São Ciptiano) que se infotrum nos terreiros de Quimbanda, perturbando-lhe os trahalhos.

\* \* \*

OGUM MEGE (da Umbanda) tem influência especial gobre o Linha das Almas; OGUM DE MALEI tem influência sobre a Linha de Malei (Exus da Energzilhada); OGUM DE NACO tem especial influência sobre a Linha de Nagó (Gangas).

ge to e

Os Espíritos da "LINHA DAS ALMAS" (da Quimbanda) são ritamados de OMULUNS OU OMULUS. São cobertos de pélos, do cor ritamados de comunidas em forma de garras, orelhas ponturbas, dentes afiados e pontudos trazendo um ou dôis chitum Alguns desses Espíritos se ficarem incorporados por cinco minutos e às vezes até menos, podem matar o médiam

On Empiritos da "LINHA DOS CAVEIRAS" (também chamunt LINHA DOS CEMITÉRIOS) são vistos como esqueletos, a la distintem de Inzer o mai, sendo peritos em maiar, prevorendo multas décegas como a legan, a tuberrulose, as congêstões cerchruis, as paralistas, feridas cancerosas è malignas, ano chefiados por "Séo JOAO CAVEIRA" (è uma das Enlidados com que cu trabalho, no enlanto, somente para o bem, por absurdo que possa parecer).

日 神 神

Lourenço Braga em seu "UMBANDA E QUIMBANDA", diz o seguinte: — "Com o progresso da Terra, a tendência do mai val diminalindo ,até chegar a desaparecer definitivamente. Com esse nosso progresso, acrastaremos também aqueles fruãos quimbandeiros e, com eles o seu supremo chefe que, um dia, já cansado de sofrer e de praticar o mai se arrependerá e será, por São Miguel Arcanjo, encaminhado na senda do progresso espiritual".

永 非 本

Os "trabalhos", quando feitos per Espírites da LINHA DAS ALMAS, para serem desmanchados, exigem antes de mais nada, profundo conhecimento da natureza desses Espíritos e, também, que se salba como lidar rom Eles.

Tais "trabalhos" podem ser desmanchados pelo mesmo processo usado para os "casos de Espíritos pertencentes à Linha de Nagō (o caso do Sebastião, contado no capitulo XII) on à Linha do Malet (o caso do Sr. H.B.F., narrado no capitulo XIII), no entanto, na parte relativa à "chamada do obsessor" (ou dos obsessores), ter-se-à de dizer:

"Que o Espírito ou Espíritos que porventura esteja ou estejam) fazendo mai ao nosso irmão (ou irmã) não venha (ou não venham) em nome de Dous! Que não incorpore! (não incorporem"). Depois da incorporação, a pessoa que estiver cheflando o trabalho, ao se dirigir ao obsessor (ou obsessores), deverá sempre dizer o contrário daquito que quer verdadetramente. Por exemplo: se quer que o Espírito fale, diga: "Que esse Espírito não fale!"... Se quiser que o Espírito diga a verdade!"... E assim por diante.

Quanto ao resto, o trabalho poderá ser feito da mesma forma usu o citado anteriormente.

#### COMO CONHECER OS ESPÍRITOS DA LINHA DOS CAVEIRAS OU DOS CEMITÉRIOS

Quando os trabalhos são feitos pelos Espiritos da Linha dos Cavejras on Linha dos Cemitérios, suas características são finilitante reconhecíveis, a um simples exame visual que se faça da persoa. Isto porque, nesses casos, as vitimas se apresentam pálidas, uma reladas teom a cor de defunto como se costuma dizer), enfraquecendo cada vez mais, achacada de tentetras, algumas vezes com dores de cabeça, sem aperite, só pomeando em morree.

A presença de tala Espíritos pode ser verificada por melo do Vidência (É necessário, portante, um bom médium vidente),

Também poderá ser verificado da seguinte forma;

- il manda-se a vitima concentrar em Jesus, de olhos fechados e com os músculos relaxados. Se ela começar a oscilar e, rapecialmente se ela cair de costas, é isto um sinal evidente a comprobatório da existência dos referidos Espírites atuando an trabulho.
- 2) Manda-se a pessoa concentrar em Jesus, de olhos fedudos e com os músculos relaxados e, a seguir, coloca-se o dudo (quase sempre se usa o indicador) na testa da vítima o tar ne uma pequena pressão sobre ela, forçando-se para trás. A não ser que a criatura reaja, isto é, endureça os músculos, ela cairá de costas, dando prova, assim, de que está com um trabalho fello por Espiritos da Linha dos Caveiras ou, como que changa consumente, um "trabalho de cemitário".

#### COMO CURAR OS TRABALHOS DA LINHA DOS CEMITERIOS

п реосемо рага à cura desse outro tipo de trabalho бе привышной он Magia Negra fambém é o mesmo que o já indicado no capítulo XIII deste livro e, além disso, com a modiflosção já apresentada, linhas atrás, com relação aos trabalhos com Espiritos da Linha das Almas.

No caso da pessoa, on seja, a vitima cajo ao chão e ficar como se estivesse desacordada, fer-se-á que fazer o seguinte:

"Bate-se com a palma da mão diveiu, no chôc, bem perlo da cabeça da vitima e diz-se, por 3 (três) vezes: "Iatôtô, na té de São Lázaro!... Que o Senhor não tevante este irmão!" (ou irmã, ou mesmo esse médium!! Que o Senhor não tevante! Que não [evante]"

O Espirito levantacá, sem dávida e, a Ele se fajará camo no caso de Espiritos de Linha das Almas". O restante do trabalho será feito do mesmo modo autérior, já citado.

#### COMO TRABALHAR NO CEMITERIO

Depeis de desmanchado um trabalho leito per Espíritos da Linha das Almas (Cunulus), além dos "banhos de descarga" que a vitima deverá tomar, ela terá de dar um "presente". Este presente poderá ser o seguinte:

"Na passagem da segunda para terça-feira, iste é, cinco ou des minutos antes da meia noite, na porta ou dentre de um cemitério, estende-se um pano preto, com 50 contimetros cos quatro fados (de forma quadrada com 50 contimetros em cada tado), com frunjas (fitas servem) de cor vermelha, com 3 a 5 centimetros de comprimento. Sobre este pano, coloca-se um alguidar põe-se um bife de carne crua, sem pale uenhuma e sem osso, derramando-se por coma do hite, todo o contrêdo de uma pequena garrafa de azeite dendê. Sobre o pano, em volta do alguidar, espaiham-se pipocas, formando um circulo e no cluio, so tado, acende-se uma velinha de cera.

Euquanto se afranja (arruma) o prescote, reza-se o Pal Nosso, a Ave Maria, a Salve Rainha.

Feita a entrega do presente, a pessoa faz o pedido que deseja (neste caso pedirá que os Espíritos que lhe fazem mal sejam afastados), pede licença para retirar-se, velta as costos rara o presente, e afasta-se rápidamente, sem olhar para trás, aom tiras o pensamento de Jesus e continuando as Grações".

8 3 8

De qualquer forma late à, se o presente for entregue deutique fora do cemitério, tem que se observar o seguinte:

11 no se chegar à porta do cemitério soiva-se na porta a colum (Elo está sempre de ronda na porta do cemitério — não e a porta da frente e sim uma lateral, a que serve) e, point into, usa-se uma garrafa de cerveja branca que deverá air despojada, em parte no châo, fazendo-se uma cruz com o liquido e deixando-se um pouco deniro da garrafa;

21 a seguir, pede-se iivença ao "São JOÃO CÂVEIRA" para entregar o presente; só então é que se poderá fazer a entrega, seja fora, seja dentro do cemitério (A cova destinada li brallanção do "São JOÃO CAVEIRA", no cemitério, é sempre mon roya preta que estéja à esquerda do Crazeiro e o mais porto dele possível; é nessa cova que se deverá pedir licença ao 1965 JOÃO CAVEIRA");

3) Numea severá ir uma pessoa só; aconselho que sejara, polo mentos, 3 (três) pessoas.

#### OFERENDAS PARA OS ESPÍRITOS DA LINHA DAS ALMAS

Também se pode dar, para os Espíritos da Linha das Almas, non properte ecceo segue: "uma, três, cinco ou sete velas, ao noportum no és sels horas da larde de uma segunda-feira, detendo se acender as velas ao pé do Gruzeiro, dentro do comito o l'inquanto se acende as velas, reza-se as crações já citaria a depota de entregue, de joelhos, repete-se as crações".

A entrepa desse outro presente também deverá seguir as repros estadas lintas atrás.

f \*\*\* 'pretentes" que aqui indico, lambém podem ser feite no mo que hán haja neminum "trabalho desgranghado"; Unia pessoa, por exemplo, que quiser um faver de um Espirito da Linha das Aimas (da Quimbanda, é claro: também poderá fazer a entrego de tais presentes e deverá seguir a regruagui indicada.

op 160 25

Os irmãos umbandistas não devem nem podem esquecer que, para se fazer qualquer "trabalho" no cemitério (dentro on fera dele), islo terá de ser feito dentro das regras aqui mencionadas. Não sendo elas obedecidas, poderá geontécer que o irmão volte do cemitério em quoto pior situação do que quando lá entrou on chegou. Os Espéritos de Cemitério, de um modo geral, como já disse, têm prazer em fazer mal a 10dos.

#### PAI NOSSO, AVE MARIA e SALVE RAINHA PARA OS UMBANDISTAS

\* \* \*

j) PAI NOSSO que estais no Céu, santificado para sempre seja o Vesso Santo Nome, Senhor! Venha a nós o Vesso Divino Reino e seja feita a Vessa e não a nossa ventado. Pal, assim na Terra como no Céu e em toda parte!

O Pão Nosso de cada dia — soja o do corpo ou o do Espirito — dai-nos hoje e sempre, Banissimo Pal!

Perdont-nos, Senhor, as dividas e ofensas para Convosco, como soubermos e quisermos perdoar as dos nostos semelhanles para conosce!

Não nos deixels, Senhor, nos Vos pedimos, cair em tentação, mas livral-nos de todo mal que — material ou espiritualmente — nos possa atingir!

Que assim sejat

2) AVE MARIA, cheia de graça! O Senhor é Convosco! Hendita sois Vos entre as Mulheres e Bendito é o Frata que do Vosso Ventre nazecu — Aquele que é Jesus, o nosso Divino e tão quertão Mestre! (santa Maria, Mão de Jesus, Mão da Humanidade intelra, apieda)-Vos de nos!

Hogal, pedi e imploral a Deus por nós — inveterados pecadores, Espíriles atrasados que sentos — oh! Boa e Divina Mae!... agora e na libra dos nossos desenlaces e por todo o sempre!

Que assim seja!

3) SALVE RAINHA, Máe de Miscricórdia, Vida, Dogura, Esperança nossa, Salve!

A Vós brandamos, os degradados Filhos de Eva! A Vós emplropas, gemendo o cherando neste Vaie de Lágrimas!

ltia pais, Advogada nossa! Essas Vossos Olhos Misericorcunno a nos volvei!

E depois deste desterro, mostrai-nos a Jesus Bendito Fruto do Vomo Ventre, ch! Clemento! Oh! Piedosa! Oh! Doce sempre Virgem Maria!

Rogal por nós, Santa Maria de Jesus, para que sejamos rigum de Suas Santas Promessas!

Que assim sejal

## "Trabathos de Quimbanda" que afetam a parte sexual do homem (Processo fácil para desmanchar)

Há "trabalhos" de Quintianda que são feitos, não para matar, verdadeiramente, as pessoas a quera são destinados, no entante, para inutilizá-las sexualmente, ou seja, para inutilizar a mais importante função do Hómem em sua vida sebre a Terra. Tejs "trabalhos", aliás, tanto são feitos por mulheres contra homens, camo por homens contra mulheres. Este último caso, perêm, é muito mais raro. O que acoutêce de um modo geral, é que o Homem é sempre a vitima escelhida para esses casos.

Na maioria deles, por sinal, são madas peças de roupa da vilima, tais como lenços, gravatas, mejas, camisas (especialmente se tiverem sido madas recrutemente e se contiverem o snor da criatura), cuecas, mormente cuecas.

Para se "desmanchar" tais trabalhos, o primetro passo a ser dado será justamente procurar o "ponto firmado", isto é, procurar saber onde está esse "ponto". Isto porque, qualquer "ponto" que não tenha sido desfeito, tem um reflezo no espaço e, assim, poderá voltar a atuar sobre a vitima. O "ponto firmado" pode estar no pé de alguém, pode estar nama encruzilhada, numa prais, no próprio mar, num rio, numa lagoa, debaixo de uma árvore, pode estar enterrado, pode estar debaixo de uma qualquer imagem de santo.

Má um médium muito terte poderá, sózinho, "ver susie t lá a pouto firmado".

净 彩 涂

Non diversos casos que alendi, jamais me preceupel com tero e nem mesmo me del so trabalho de nisso pensar. Esta é a muis pura verdade. Não obstante, Graças a Deus, todos es trabalhos que fiz deram certo. Se pendi una ponces deles, isto tot devido à culpa ou das próprias vítimas ou de parentes delas que tabo seguiram às instruções que tante de mim quanto dos "Uplas" e "Protetores" receberam.

ó 81 3

E tanto estou certo, Graças a Deus, que a seguir von narrar omis um caso, também veridico, a que atendi, ou meihor, a que ninda estou atendendo e que, na verdade, práticamente ja casó resolvido. Para esse caso, aliás, nem mesmo fiz sessões ou quel médians, nem as estou fazendo, nem os estou usando. Elirando, apenas, de velas, copos com água e pouca calsa mais.

Vejamo-lo, postanto:

#### COMO UM TRABALHO DE QUIMBANDA PODE ATUAR NO SEXO

Uma senhora de minhas relações, a quem dedico especial carinho, pois a conheço desde recém-mascida, tendo tido mesmo a oportunidade de carregá-ia no colo por diversas vezes, falcume que um conhecido dela, ou melhor, que um senhor a que da muito estima, tinha-lhe confiado que, de uma tempos para ca, sentia se práticamente arrasado sexualmente. Até mêsmo com a própria esposa, a bem da verdade, fracassara ele por mais de uma vez em suas relações sexuais.

Estava desesperado, muito naturalmente, de vez que é um Incidem de complétific robusta e de apenas quarenta e poucos anos de idade, o financeiramento, nada tem que recianar. Vivr em harmonia relativa com a família e, quanto a problemas sérios que possam preocupá-lo, não tem nenhum, a não ser os comuns a toda criatura humana.

Assim sendo e sabendo ela que en "caiendo" de alguma colsa (fol e que me disse) pergunion-sue se serla possivel fazer algo para curar o referido senhor.

Respondi-lhe que sim, que en poderia, de fato, fazer algo pelo tal senhor, no entanto, não dispunha de médiums e, desta forma, teria primeiro de arranjá-loz. Não seria, pois, tão fácil.

No entante, estudioso profundo e incerrigive; que sou, resolvi tentar, ou meihor, resolvi fazer o que me fosse possivel. Para isso, lógicamente, usei de um raciocinio muito feliz; "para mim mesmo, como pento de partida para o que tivesse en de fazer, perguntei "por que estava a senhora tão interessada na cera do amigo?!... Para que ela soubesse do que se passava com ele, é lógico, terla de haver muito mais que uma amigade, uma simples amizade, entre eles e, cartoso que sou, cheguel mesmo a ir mais longe no meu discernimento e, assim, admiti que, entre os dois haveria muito mais do que uma simples e para amizade, Enganci-me, porém, em parie. E por quê?!

Porque ela é casada e, empora soja infeliz com o marido, respeita-o e, pelo fato de ser católica ferveresa, não admite em hipótese aiguna que, de sua parte, haja o que en peasava haver.

Ele também é casado e também é infeliz com a esposa, Consta musmo que o seu próprio casamento foi feito "por um trabalho de amarragão". Todavia, por muites motivos e em especial porque gosto de fato dela (da senhora de quem falo) e por jeso a respetta, não admite de sua parte ir mais adiante. Isto, porém, não impede a ele de gostar muito dela. Na verdade, os dois se querem e se desejam, no entanto, ainda não passaram e não pretendem passar dos limites que se impuseram.

A questão, portanto, apresentou-se ao meu raelocimie, da seguinte forma:

្រា (អៀរបានកា-sé, déséjam-se e se respellam muluamente m ដល់ង)

2) ele é infeliz com a esposa o ela é infeliz com o marido;

 a) de qualquer forma, há entre eles usia corrente (de vat-e-venir de simpatha e desejos reciprocos.

Para mim, portanto, ali estava judo o que en queria e mais alqua precisava de saber.

Para trabalhar, porém, fallavam-me dois importantes pontes;

n) a fé que os dois poderiam ter en não no men trabalho;

 b) a contiança que, dessa mesaux fé, irla aparecer dos dels para comigo.

Raciceinet, desta vez, do seguinte modo:

 se ele disse a ela o que se passava com ele, era porque esperava que ela fizesse alguma coisa em seu favor; altás, ele subta que ela me conhecia e também que en "entendo" do assunto;

2) desta formo, podía en já contar com a té, por parte dos dots, como um ponto de apolo para o trabalho que era tenegadrio fazer;

a) havendo Jé, era lógico que havería a conflança deles em mim: de lato, eles tiveram e têm conflança em mim, ou melhor, em meas "trabalhos".

\$ 20 M

Com tudo isio, já tinha en tona noção exata 60 modo judo qual teria de trabalhar, uma vez que não poderia contar com nenhum médium que pudesse me ajudar.

Lembrej-me, então, de que "Tudo é duplo: tudo tem uma parte masculina e outra feminina. O sexo existe em todos os planos".

Lembrel-me lambém de que a parte masculina, na Magia, a o positivo e a parte femínina é o negativo.

Assim pensando, resolvi empregar como base, 1sto é, como apulo furie e indispensavel, as próprias vibrações sexuais dos duis. O problema, porém ainda não estava total e definitiva-

mente resolvido; como iria cu usar esse apoio, essas vibrações sexuais, no men trabalho?!...

Tinha eu, pois, de obter uma solução, isto é, chegar a um resultado. Losse lá como fosse.

Apalel para a Biblia e, no capitulo I, em "Ocacais", encontrel dois versiculos que me solucionaram ou pelo menos poderiam me ajudar. São esses versiculos, os seguintes:

Versículo 25 — "Façamos o homem à nessa imagem e semethança".

Versicute 27 — "E criou Deus o homem à sua imagem; Ele o criou à imagem de Deus; e macho e fêmea os criou".

0 10 0

Em "UMBANDA DOS PRETOS VELHOS", capitulo V, à página 4", encontra-se o que se segue: "Como o que ora dizemos representa palavras atribuidas ao Criador (Deus nosso Pai), crion Ele o homem e, por entre lado, como não se poderá de modo algum aceitar a existência de mais de um Deus, nem tão poutro que existisse já alguém, naquele lempo, humanamente falando-se, a quem Deus se dirigisse de lat forma, isto é, dixendo "façamos", só a uma conclusão (e (mica) poderemos chegar: Deus, por ceasião de criar o Homem, ao dizer "façames", dirigia-se a Ele mesmo, isto é, à Sua outra parte: a feminina,

章 章 章

Estava ai, portanto, a solução para o men problema,

4: 8: 3:

En poderla multo bem direr à senhora referida que dissesse ao amigo dela para me falar. Ele viria me falar e eu lhe diria, ou melhor, mandaria que Ele fizesse (ele mesmo e sòzinho) o trabalho que, em verdade, nada mais sería do que "Fortalecer o seu Anjo de Guarda", no entanto, seu efello odo perla o que en desejava: curar a parte sexual do homem, atarada e atingida por um "trabalho de Quimbanda", como or fato era, Desta forma, resolvi que seria ela e não ele, quem tarb o "trabalho", isto é, o "trabalho" seria feito por ela, em teneticio dele. Haverta, portanto, para apoto do trabalho, a a impletação sexual ou, melhor dizendo, o trabalho seria apotado no sexo.

Falando mais apropriadamente, diret que o "trabalho" erm fello com apolo na àssis sexual de um pelo outro e.

余 孝 孝

Se o "trabalho" fosse feito só por ele, não passaria (le um fortalecimento de Anjo de Guarda" dele e nada mais. O efeito da Quimbanda on Magia Negra, porém, continuaria existindo e producindo seus meléficos e destruidores efeitos, cada via mais acentuadamente. Se, ao contrário, o "trabalho" fosse feito por ela, em beneficio dele foemo de fato foi feito) o manifado seria duplo:

"Fortalecimento do Anjo de Guarda dele" e "Anulação dos oficios da Quimbanda" na parte sexual de homem.

#### COMO FORTALECER O ANJO DE GUARDA

Els parque, disse en à senhora que me procurara, que me House o seguinte:

非 谷 冷

- D' Tomasse do um copo branco, liso, de preferência vizgran, i lo é, sem qualquer aso e, depois de enché-lo d'àgua, o colocurse em qualquer lugar (ela o colocou numa àrea interun do aparlamento em que morát e, por tráz dele, colocasse una vela...
- 71 Feito isso, deveria eta acender a vela e enquanto fi-11 a lira, recasa a Deus, a Prece como lorga espiritual e a

luz da vela como Luz Espiritual para o Anjo de Ouarda dele. Ao fazer isso e impo é uma "Oferenda") ela deveria pedir a Deus que, além de permittr que o Anjo de Guarda dele se fortificasse e se esciarecesse, fossem também anulados os efeitos do "urabalho de Quimbanda" de que ele era vitima.

3) Islo tudo, ou melhor, esta primeira parte do "trabalho" deveria ser feita às 6 horas da manhã, so meio dia ou às 18 horas (seis horas da tardo). Ela escolhen as horas da manhã.

4) Depois disso, ele deverla delvar a vela acesa, quelmando até o fim, por se tratar de uma vela acesa em benefício do Anjo de Guarda.

5) No dia seguinte, à musma hera em que tivesse fello o primetro trabalho, ela deverta chegar no lugar em que foi ele feito na vé:pera e, pedindo bleença, retirar o copo com água.

6) A àgua desse copo ela deveria "despachar", Isto é, deverta despejà-la em àgua corrente. A pia da coxinha, por exemplo, serviria. Para isso, ela abriria a forneira e deixaria correr um pouco dàgua. Isto feito, ela deveria despejar a àgua do copo na pia, deixando que ela se misturazze com a àgua da pròpria pia. Enquanto estivesse fazendo isso, ou seja, enquanto estivesse "despachando" a àgua, deveria ela dizer o seguinte:

"Salve Mãe Oxura! Salve Mãe Iemanjā! Salve Todo o Povo Dágua! Proteção para (fulano) men Deus!"

- 7) Depois de "descarregar" a água, eja deveria encher novamente o copo, levá-lo de volta ao lugar em que tivesse feito o primeiro trabalho e colocá-lo lá dentro de novo, colocando também cotra vela.
- 8) A seguir, acender essa segunda vela e fazer do mesmo modo que livasse faito na véspera. Tudo isso, aliás, doverta ser feito começando na masma hora do dia anterior, isto é, às 6 poras da manhã, de vez que foi esta a hora que ela escolhera.

In Tudo loso deveria ser republico até que tivesse acendido a tétima yela.

(b) No dia seguinte (seria o 8.º (da) ela então "despacharia" a água do copo. Desta vez, perêm, a água teria de ser "despachada" no mar e, ao fazê-lo, deveria jogar fora o copotambém. Terta de fazer a saudação como nos dias anieriores.

 Depois disso, deixarla passar uma semana e, então, faria novo trabalho, igual em tado por tado aos anteriores.

12) l'assada uma semana, on melhor, durante essa semana, ela deveria comprar novo repo e, justamento no dia que completasse essa semana, ela deveria fazer nova série de "tratalhos", sendo que, dessa vez, os "trabalhos" deveriam ser fellos de 7 em 7 dias e, portanto, durante um mês e frés senanas; o processo sería o mesmo já ensinado e, ao descarrenar o último copo, deveria jogar fora o copo também.

60 H 90

yJà ao término do 7.º "trabalho", a senbora me contou que u amigo dela lhe havia dito quo estava já 100% (cem por cento) utelhor. Que estivera em companhia de três mulheres e que havia se saido mullo bem com clas. Disse-lhe en que desse timosa a Dens e que começasse é fixè se hem a segunda série.

**邻 海 坤** 

Recomendo que, durante trabalhos dessa natureza o deente roma "banho de descarga". Para isso, as casas de ervas são l'abilitudas a fornecer instruções completas, além de venderem ou materials necessários. Leia "Banhos de Descarga e Amaeis", para melhor se orientar a respelto.

## "Ajô Cocorô" (mau olhado) e outros pequenos males - pragas - simpatias

O "Ajó Cocoró" on "mag olhado" nada mais é, ne verdade, do que "a respltánte de fluidos nocivos acumulados na zona da visão paiquica e consequente condensação na área da vista paíquica".

Em paiavras mais claras, digo aos meus queridos irmãos de Fé que o "mau olhado" é um acâmulo de fluidos nocivos ou maléficos que as criaturas humanas têm ou mão têm e que fica licalizado, não nos nosses olhos materials e sim naquilo a que podemos chamar de olhos do nosso espírito.

O "man olhado" é conhecido por várias denominações, como por exemplo: "ajó recoró" na linguagem dos africanos, "man olhado", "ölho de seca pimenteira", "quebranto" on "rato humano vermeino", na nossa lingua, Os italianos chantam o "man olhado" de "Jetadura".

Ninguém tem mau olhado porque quer, nem ninguém não lem mau olhado porque não quer. A itente homana, isto é, o cérebro da criatura humana age como se fosse uma estação rádio emissora e projeta a quantidade que cada pessoa tem ou pode ter de "mau olhado", sobre as outras pessoas que, neste caso, fazem o papel de zádio receptoras. O "mau olhado" utua lambém sobre as plantas e sobre os irracionais.

Existem pessoas que têm mau olhado e que sabem que têm e, por maidade, servem-se deje para l'azer mal aos outros, Existera, porém, outras pessoas que, sendo boas e não querendo fazer mai aos outros, mas sabendo que têm otau olhado, procuram fugir de todos e de tudo. Bá até o caso de certas máes que, tendo mau olhado e sabendo que têm, procuram nem mesmo olhar para seus filhos pequenos, a fini de não prejudiçá-los.

O "mau olhado" quando é projetado ou posto voluntáriamente, pela possoa que o tem sobre outra ou outras pessoas, mada mais é do que uma espécie de "trabalho de Quimbanda ou Muzia Negra".

O "man olhado", portanto, é uma colsa que año depende da vontade de ninguéra.

Centudo, existe ginda uma outra espérie de "mau ofhado" que é justamente a que se origina dos sentimentos de inveja, do ambicão, de cobica ou de vingance. Esta espécie de man olhado é mnito comum e se verifica sempre que uma pessoa, por inveja de outra ou do que essa outra tem, envia othares que, nexa caso e nestas condições, estão carregados de mana liuklos e, assim, prejudicam as pessons a quem são dirigidos. Ario trabém aconfece destá forma, quando uma pessoa, lambênt parque fem inveja de outra e como, par isso, quer se viuum dessa outra. Ille cavia othares cheios de maus fluidos. Illirina enses Justamente originados da baveja e da ralva que a person ambleiosa, olhando para outra que tem o que ela não lem (porque não pode: ou laz o que eia não faz (porque não pode on não sabe e nem mesmo tem capacidade para fazer), directa lissamente fer o que a catra tem, ou ser o que a cutrae e assim, or olhares que enviar a essa pessoa, lógicamente. perha olhares de "man ellidao".

Ninguém, na verdade, pode eliminar, em si mesmo, a existencia do mau othado. Quem tem "mau othado", nasçe com els e merrerá com ele. O "mau othado", por vezes, é consequência de encarnações anteriores das pessoas que o têm.

Para evitar-se o "mau olhado", é comum o uso de arruda, havando mesmo muita gente que usa raminho de arruda cu dentro da rompa, ou nas carteiras em que guardam dinheiro e até um mo por trás das orelhas. Para se curar "stan olhado", é necessário procurar-se es trabalhos de um "rezador" on "rezadors".

Também se pode evitar os efelios do "mau ofhado", usando-se os "benzimentos" as "banzeduras", os "patuás",

As pessoas que "rezam ou benzem" contra o mai olimbo são Justamente as "rezadeiras on benzedeiras",

Contra os efeitos do man olhado, também devemos mar as "digas vermelhas" on mesmo as "filos vermelhas".

As "rezadeiras ou benzedeiras" quando rezam man alhado, agun como se fossem "verdadeiros transformadores que dissolvem, à distància, es finidos do man olhado que se incrusta na aura das criaturas e, quando essas benzateiras ou rezadol-ras estão aluando, isto é, estão fazendo suas rezas ou benzimentos, parecem que estão grandemente cansadas, abrem a bora a cada instante, ou seja: bocejam; aprecentam-se sob grande atrentação, oprimidas, chegando mesmo a verter lágrimas.

Alfa), se um dos meus queridos irmãos tiver de ser "rezado" de mau olhado, para ter a cerioza de que a coisa está ou não sendo bem feita, basta observar a "rezadelra". Se ela apresentar-se com os sintomas que acima indico, o irmão poderá estar cerio de que o trabalho está sendo feito direito. Entretanto, se se der o contrário, é porque o trabalho está sendo mai feito.

O livro "COMO EVITAR O OLHO GRANDE", em sua 1.º edição, das páginas 25 a 37, apresenta as "ORAÇÕES PARA MAU OLHADO". É um livro que lodos os fraños devem gossuir. Se ainda não tiverem, devem adquiri-lo o quanto antes.

A "Oração" de que falo é a seguinte;

#### "ORAÇÃO PARA MAU OLHADO"

Reza-se 3 Padre-Nossas e 3 Ave-Morias, enquanto se benze com um ramo (de arruda). Quando o ramo murchar na Ave Maria, o quebranto (man cibado) foi posto por mujber. Quando murchar no Pui Nosse, foi posto por homem...

> "Benze-se este menino (menina, homem, mulher, etc.)

Te botaram man olhado Quebranto para te matar Te benzo para te curar Com o poder de Deus, De Deus filho, Com o poder de Deus Do Espirho Santo Da Santiasima Trindade".

4 4 4

Se com essa reza mão conseguir resolver o "olhado", o que será diffell, só poderá conseguir, então, com um defumador preparado pelo Babaiorixá.

Poderão ser empregados, também, outros processos".

Poderá se apelar para um "Guia" ou "Profetor", qualquer que Ele seja e este tomará conta do caso e dará "Jeito".

Aquele mesmo livro, allas, à pagina 68, apresenta outra "ORAÇÃO CONTRA MAU OLHADO". È a seguinte:

> "Leva o que trouxeste. Deus me benze com sua santissima cruz. Deus me defende des muis olhos e de todos os males que me quiseram faser. Ta és o ferro, eu sou o aço. Ta és o demônio, eu o embaraço.

> > Assim seja!

\* # #

Um outro livro muito bom, em que os irmãos encontrarão eficiêntes e milagrosas "regas", é o PRECES CURADORAS, desta editora.

#### COMO REZAR ESPINHELA CAÍDA

PEPINHELA CAÍDA, na verdade, nada mois é do que "framuem geral. A griatura que tem espinheia cakta é a que padece de dores no esterno. Esterno é um osso comprido e achalado que se encontra na frente do nosso corpo, no pelto (tórax) e ao qual se ligam as costelas pela parte da frente.

Na verdade, "espinhela cakla" é o nome que vulgarmente se da ao "apêndice xifotde" (é o término inferior do esternot.

4 % rl

Para se curar espinhela calda, es irmãos podem encontrar uma boa reza no já citado "COMO EVITAR O OLMO GRANDE", oração essa que é a seguinte:

"Reza-se e Credo, fazendo-se uma cruz, com o dedo polegar, em cima da espinhela (em cima do esterno). Depois reza-se o Padré Nosso. Ave Maria, Salve Rainha e o Hendito, oferecendo-se estas orações à Santíssima Trindade, em kouvor às três horas que Josus expirou na crez; para que Nossa Senhora implere a Deus e a seu Divino Filho, esta cura, em nome de Deus Todo Poderoso. Assim seju!

Além disso, a vítima de "espinheia caida" deverá tomar "uma garrafada" e, pare isto, as casas de ervas fornecem todas as instruções necessárias, beto como os ingredientes para fazerse a garrafada.

金 中 4

VENTOSIDADE é o acúmulo de gazes no estémago on nos intestinos e a salda deles, mais ou menos raidosas (arrotos ou crulações étc).

Acontece que algumas possoas pretidem esses gazes, ou por vergonha, ou por conveniência e respeito em vista do logar em que se encontram ou porque ignoram o grande mai que isto pode ocasionar. Não se expeiir gazes, sejam eles quais forem, podem causar uma séria "intoxicação", podem causar o voivo que é volgarmente chamado de "nó de tripa". São por vezes moriela.

Outras pessoas, porém, mesme que quelrant, não conseguem expelir essos gazes e, neste caso, é que aparece a "ventosidadé". A reza para cucar "ventosidade" é a seguinte:

> "Deus é o Sol Deus é a Las Deus é a caridade Deus é o samo da verdade Assim como estas paixvras São certas e verdadeiras Sal dagai, em nome de Deus, Ventosidade".

> > 04 16 6

ERISIPELA é uma doença infecciosa caracterizada pela taliamação superficial dá pelo e devida à presença de um micróbio específico que é o "estreptococo".

Quanto à crisipela, indico intelaimente uma simpatla que foi usada por min mesmo, em 1946, quando int atacado desse unal it a seguinte;

> "Com tôdo comum teste que é vendido nas farmácias), faz-se, por meio de um pintelaluho ou mesmo com algodão, um anol tum risco um voltat acima e outro abaixo da parte atetada pela erisipela". O resultado, posso ascegurar, é o mais rápido e melhor possivel.

Conquento su tenha feito apenas a simpatia, é aconselhavel dos inuãos que, antes de fazé-lo, rezem a seguinte oração;

#### "ORAÇÃO A SÃO BENTO"

Pai Celesie, pelos méritos de São Bento, ntestai de mim o mai que me aflige. O nome do Bem-aventurado São Bento é abençoado, eternamente. São Bento tudo obterá de Vossa hondade e justiça. Pelas suas preces, afastenie São Bento de Cudo quanto Vos ofendo, Sr. Dens. Obtenha São Bento para mim as graças da Vossa Providência.

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Asslm seja!

São Beute protegel-rue dos ataques do Demônio.

São Bento protegei-me das moléstias e malos imprevistos.

São Bento, curai-me com a permissão de Deus Nosso Paí,

(Rezar um Pai Nosa) e pma Ave Maria).

k 19 14

Esta oração, aliás, também serve e poderá ser rezada para inflamações e febre,

班 中 中

PRAGA nada mais é, ao que se pode dizer, do que um "trabalho de Quimbanda ou Magia Negra". Isto porque, quando uma pessoa roga praga a outra, ela nada mais está fazendo do que enviar entidades on espíritos roins (vamos dizer assia) contra está outra pessoa. Dizem que as plores pragas são as de Mão e Madrinha.

È comum se dizer que uma praga é metade para quem rega e metade para quem recebe.

A coisa, na verdade, não é bem assim. Quando se rogapraga a uma pessoa, quem roga a praga manda os espíritos e as vibrações mina para a pessoa visada; se esta merecer, [s]o é, se esta estiver fora da Lei de Nosso Pai Oxalá, quer distr, se ela não for uma boa pessoa, a praga lhe atingirá; no entanto, a pessoa que roga a praga também está fora da Lei de Oxalá e, assim, a mesma infinência ruim que ela mandon para a outra pessoa, voltará sobre ela. S a Lei do Retorno, que é certa, imutável e infallyei. Nos cases em que a pessón a quem se roga ma praga está dentre da Lei, isto é, cumpre com a Lei de Deus, sua "ansa" entará fortilleada e a praga voltará inteirinha para quem rogou.

Uma das pragas mais enticeas e mais ainda perigosas, que en conheço, é a seguinte:

"Dens te ajude!"

Se uma pessoa nos faz um bem, um favor, seja gual for e nos lhe disemos "Dens te ajude", é lógico que estamos dezejando bem a esa pessoa. Entretante, se a pessoa nos prejudica, nos faz quaiquer coisa de mál e nós a ela dizemos "Dens te ajude!", nós estamos desejando a ela, nada mais nada memos, daquilo que ela nos faz, isto é, estamos agindo dentro da Lei de Retorno. Esta praga — "DEUS TR AJUDE" é atricana. Os nossos infelizes escraves a usavam multo mas, felizmente, os seus bárbaros e impledosos senhores por certo não sabiam disso, pois, se soubessem, o certo é que os escravos seriam selvagumente espançados forturados e até exterminados, o que á lógico.

#### ORAÇÃO CONTRA A PRAGA

Para se retirar uma praga, deve-se revar a "ORAÇÃO DE BÃO MARCOS E SÃO MANSO", que é a seguinte:

"São Marcos me marque, e São Manso me amanse, Joses Cristo me abrande o coração e me parta o sangue man; a hôstia consagrada entre em mim; se os meus inimigos tiverem man coração, não tenham cólera contra nem; assim como São Marcos e São Manso feram ao monte e nele bavia louros bravos e mansos cordeiros, e os literam presos e pacificos nas meredas de suas casas, debaixo do meu pe esquerdo; assim como un palavras de São Marcos e São Manso são certas, repito:

"Filho, pede o que quiseres, que serás servido e, na casa que en pousar, se tiver cão de tila, retire-se do caminho que entra umbuma se mova contra miso, nem vivos nem mortos, e tratendo na porta com a mão esquerda, desejo que inte-ciptamente se obra".

Jesus Cristo Sechor Nosso, descen da culz: assim como Pllatos, Herodes e Calfás foram os aigozes de Cristo, e Ele consentlu todas essas firancias, assim como o próprio Juana cercado de inimigos, disse: "Sursum corda", cairam todas no chão até acabar a sua santa cração; assim como as palavras de Jesus Cristo, de São Marcos e de São Manso abrandaram o coração de todos os homens de man espírito, os animals ferezes e de tudo e que consigo se quis opur, tanto vivos como mortos, tanto na alma como no corpo e dos mans espíritos, tanto visíveis como invisíveis, não serei persoguido de Juajica nem dos meus inimigos que me quiserem causar dano, tanto no corpo como na alma.

Viverei sempre sossegado na minha casa; palos caminhos e lugares por onde transitar, vivente de qualidade alguma me pessa estoryar, antes todos me prestem auxilio naquilo que en necessitar.

Acempanhado da presente oração santissima, teret a amtzade de todo mundo e todos quererão hom, e de ninguêm serei aborrecido.

Assim seja!"

80 80 10

MORDEDURA DE MARIMBONDO: — Se é coisa que soja deloresa é a mordedura de marimbondo. Se algum irmão for mordido por um marimbondo, faça quia das três coisas abalxo indicadas:

- 1) tire o famo de um cigarro, molhe-o na sua própria saliva (euspo) e coloque em cima da picada do inseto;
  - 2) urine e ponha a urina em cima da picada;
- 3.º moine um algorão em ameniaco (amômia) e o cojoque sobre a pienda.

DOR DE DENTE: Se o irmão tiver qua dor de dente violenta que não lite de descarso, faça o seguinte:

"Soque uma cabecinha de alho, cóloque-a sebre o pulso requerdo e anarre cont um pano.

A dor de denie, pouco tempo depois passará. Você, porém, ileará com e pulto um pouco quelmado, no entanto, é bem melhor do que continuar com a dar de dente.

PARA EVITAR ENTRADA DE COBRAS EM CASA: Se o limão trara na roça, como se costuma diser. Onde as cobras elho sempre perio, para evitar que clas entrem em sua casa, faça o seguinte:

"Soque alho e coleque nas diferentes entradas de sua casa". As cobras, diante do alho socado, não entração em sua casa.

er in the property

### 17

## Casos interessantes com alguns Espíritos de Quimbanda

Como já disse em capitulo anterior, a Quimbanda é dividida, da mesma forma que a Umbanda, em 7 (sete) Linhas principals.

Entre elas, encontramos a "LINHA DE MALEI" cujo chefe é EXU-REL

Os Espíritos que trabalham nessa Linha são os EXUS das encruzinadas e têm Eles o aspecto do DIABO do católicismo.

Apresentant-se com chilres, têm permas e cascos de bode. Uns se apresentam com torma de macacos, outros sob a figura de mercego. Têm sobre a cabeça mas luz avermelhada e sem brilho. Empunham tridentes e os seus chefes usam espada. Provocam vicios como o da embriaguês, do jego, produzem impotência sexual, sendo também especialistas em assuntes relativos às funções sexuals, unindo e separando casats.

Qualquer trabalho, pois, feito numa eneruzilhada (em forma de em "T"; esta é eneruziforma de POMBA-GIRA) está sempre por conta desses espiritos, embora outros também ajam nas eneruzilhadas.

O chele desses Espiritos da LINHA DE MALEI, como digo noima, é o EXU REI. Como a relação em todo por tudo é origin de 7 em 7, o EXU REI, naturalmente, comandará um menme e poderoso exército de outros Exus como Etc. Esses uma comandados, na verdade, é que vem aos Terreiros e, como imbalham para Etc dizem chamar-se EXU REI.

É justamente a respeito de um enviado de EXU-REI que Inhard neste pequeño capitulo.

Vejamo-lo, pertanto.

#### UMA LAVAGEM DE CABEÇA. MAL FEITA

Em 1982 (foi um ano em que tive en maior e mai: constante trabalho com a minha PALANGE XANGÓ e que, portante, mais de perto continuamente estive com os Exus e demais capiritos em suas incorporações em meus médimas, atendi, ou meixor, a PALANGE XANGÓ atendeu, entre muitos outros, dos quais já tenho falado, ao seguinte e interessame caso:

"Pui procurado por um sembor de nome ANTÓNIO que, naquela época, era inspetor de bondes na antiga Light, para trutar de sua espôsa Dona LOURDES.

Esta senhora estava como verdadeira louca, desatinada, não culdava de seus afazeres, desletava dos própries filhos, não se propries mais com os serviços de costura que lhe eram encomendados (era costureira). Em suma, vivia e não vivia, podemos diser assim, neste mundo, por isso que, verdadeiramente quese não dava dia acordo de si, como vulgarmente se div.

Marcado o dia para o "trabalho", dirigimo-nos todos para o local habitual de nosses sessões e, atendidos a todos os pontos miclais, isto é, abertura da sessão o tudo o mais, chamoi Dona LOURDES que lá também se achava, lògicamente. Acompanhava-a o marido, Sr. ANTÓNIO.

Folto o devido e necessário quão indispensávei exame na numbrora, verificou-se que o caso dela era apenas o seguinte:

"Non, Centro de Umbanda a que periencia ou periencera a nosea irmã, dizeram-lhe uma capécie de AMACI e, para isso, despejaram-lhe na cabeça, "menga" (sangue) de pombo, cachaça (marafo) e não sei o que foi mais. Ao que disseram a ela e nes centru o marido, "estava a nossa irmà sendo preparada nas 7 (sete) linhas" Inão sel de que). Obrigaram-na a fazer não sel quantos antiformes especiais, fizeram-lhe um não sel quanto de exigências e muita cojsa mais. O resultado, porém, de tado isso que fizeram à Dena LOURDES, foi que ela ficou nas condições em que a contrecemos.

Feito e exame e constatado o motivo do caso, verificada, portento, sua complicado natureza, começames, pròpriamente dito, o "urabaiho para curar aquela irma".

Chargado e Espirito que era o dono do negúcio, digamos assim, apresenton-se-mos uma culidade que se disse (e era verdade) chamar-se EXU-RUI.

Depois do seguidos os detalhes característicos de nossos trabalhos, isto é, dos trabalhos da FALANGE XANGO, comecamos a "desmanchar".

Pela bem, mens irmão: no decurso desses trabalhos, o médium que estava incorporado com o EXU-REI (Wilson Louvenço, já nosso conhecido), de repente, virando-se para o lado, OUSPIU SANGUE.

Como em meus trabalhos, sempre fix e Isço observações e investigações seb todos es pontos de vista, a cada instante preocupei-sae com aquele Isto, ou seja com o futo do médiam "cuspir sangue".

Quando o Wilson desincorporeu o EXU-REI, examinti-lhe a boca, o corpo, isio é. Els nele um exame em regra e, para maior surpresa, embora grande alegria minha, constatei o seguinte:

"O sangae cuspido pelo médium, nada mais era, na verdade, do que o tal sanguo de pembo que imbam derramado na cabeca de Dona LOURDES".

Em outra incorporação do Exu-Rei, nesse mesme trabalho, a EXU-REI fei quem ma disse. Pote-se que ou não talet a ninguém, sobre o que ou já sabla.

8: 20

Esse EXU-REI que, como digo no inicio, era um envisón do EXU-REI chefe da LINHA DE MALEI da Quimbanda, sepote de ter desmanshado o trabalho da Dona LOURDES, tornou-se nosso antigo e pasion a trabalhar em nossa FALANGS XANGO, com a devida lleenga do St. OGUM MEGR, de quem já fajel a mens hmáos.

Abertia as sessões, depois de incorporarem os "Guiss" nos médiums da "Falange", vinha o EXU-REI, incorporaado no Wilson e ticava entre nás, ajudando-nos, aliás, basiante, do vez que dava ordens a todos os espíritos quo eram chamados ao terretro, para os diversos casos que atendiamos, sendo orgamente obedecido por todos eles, sem exceção. Dei-lhe mesmo, a bem da verdade, permisão para tomar conta de muitas das nossas sessões e jamais me arrependi de o cer felto, Sempre obtive os melhores e mais completos resultados.

Certa feita, porém, e EXU-REL, virando-se para mim, disse: "Pilbe, não virá agul por algum tempo. Von cruzar com Caboolo e só depois voltarel".

Isto de lute aconfercu e, por fira, o EXU-REI passon a ser o "CABOCLO DA MATA" e mais aluda nos ajudos.

No messoo ano de 1952, a filha de men "médium" NEUZA DA SILVA, menina do seus 7 anos no ceasião, adoscera e não havia médico que desse jeito. A Neuza, como loues, andava à minha procura para var o que de fato havia com a filha,

Els que, finalmente, Neuza me encontrop e, incontinenti, fui à casa dela,

Chegando lá, ful jogo dizendo à Beuza que se preparasse, de vez que se tratava apenes de um caso que linha por erigem e razão um espírito.

A Neusa, estão, depois de um preparo que lis do ambiente, recebeu o espírito que estava acteniando a filha. Era nada mais mada menos que o "Séo SETE COVAS". Este espírito, que é da "Linha dos Caveiras", da Quimbanda, cheliada por Séo JOAO CAVEIRA, tornara-se nesso conhecido e amigo, desde um trabalho que fizemos para uma pessoa que ele finha se encartegado de maiar e que os trabalhos de nossa FALANGE NANGO evitaram. "Séo SETE COVAS" tornou-se nosso amigo e, mais altada, nosso companheiro de sessões; quase sempre, mesmo que

não o chamássemos, tinha ele permissão do Séo OGUM MEGE para vir e trabalhar em nossa Falange. Era a Neuza. Alfás. que trabalhava com ele, de yez que, no citado trabalho, foi nela que veio o SETE COVAS.

o 4: 6

Certa noite, durante uma de nessas outras sessões rom a FALANGE XANGO, estava a Neuza incorporada nor o Séu SETE COVAS.

De repente, velo, por outro\*médium (não me recordo qual deles, au espírito (Séo TRÉS COVAS)) que, dirigindo-se para o Séo SETE COVAS, disse mais ou menos o seguinto;

"— Bem, Séo SSTE! O Senhor agora só trabalha para o pem. Asalm, perceu o comando de nossa falabge. Como sou en o mais graduado nela, you ficar com o comando. Está bem!..."

O Séo SETE COVAS (nos o chamávamos apenas de "Séo SETE") concordou, no entánto, disse o seguinte: — "Está bem! No entánto, en aluda continuo com as ordens. Sempre que for lá (referia-se, naturalmente, ao local onde viviam os componentes de Sua Falange), vocês têm de me obedecer".

Com véem os mans irmãos, late pada mais fel do que uma "passagem de comando" por um lado e, por outre, uma elevada jigão de ordem e de direito.

#### 18

## Poderosa e eficientíssima "Devoção das almas com sêde do Purgatório"

E uma devoção de grande poder e de muita eficiência, desde que seja feita direito e com fé.

Para das uma preva a mens queridos ismãos, do vaior e poder dessa devoção, deve dizer que ela feita por minha tiba Myrian Lúcia, em men favor e em favor de uma amiga dela cujo márido tinha saido de casa, den os melhores e mais sínda desejados resultados.

4 # #

Quanto a mira, que son um homem de 51 anos de tdade, portador de diploma de Professor, desde 19 de agosto de 1937, Dauliógrafo-Correspondente em Portagués, Francès, Inglés e Espanhol, Escritor Espirita-Umbandista desde 1953 e, portanto, com capacidade infelectual e profissional, em 1ndo por tudo, com desempregado, em péssimas condições (inamedras e passando relativo "aperto" com familia para sastentar, desde o dia 3 de agosto de 1964 quando celxel os serviços de uma grando firma desta cidade onde então trabalhava.

Não phitante todos os mens ingentes esforços em contrácio, não havia jeite de me empregar, especialmente por sur, como digo acima, que homem de téade um tanto avançada. Na verdada, en estava "apardiando uma valente sutru", de vez que, não obstante todos os meus conhectmentos capirttas, tinha en crado perante à Lei da nossa Querida Umbanda.

Como professor é com a celaboração de dots canhados mens que moram comigo, desde que me casei pela segunda vez, em 25 do dezembro de 1553, consegui viver, embora com enormea dificuldades, até mais on menos o mês de maio deste ano, quando saí do Estudo do Ric, ende morávamos,

Foi presisamente a 20 de maio de 1963, que minha vida começou a melhorar e hoje, Graças a Deus, ao men Anjo de Gharda, a meus Guius Proteteres, aos amigos que tenho na esplatualidade e, em especial, com a poderosa e eficiente intercessão das "ALMAS COM SEDE DO PURGATÓRIO", pela devoção feito por equeia minha filha, em men favor, calou em ótima situação e, trabalhando em função de destaque e responsabilidade, nums firma aquil no Rio.

\$: 18 &:

O outro caso em que casa "deveção" den também étimo resultado, foi e de uma amiga de minha filha cujo marido Onha abandonado a casa e a familia.

Feita a devoção por minha filha, em beneficio de amiga dela, o marido já voltou para cues o a vida dete com a mulher está correndo às mil maravilhas, como se (ilz vulgarmente.

\$ \$ \$°

#### COMO SE FAZ A DEVOÇÃO DAS ALMAS COM SEDE DO PURGATORIO

Eis n devoção:

Fora de caso, durante 7 (acte) dias seguidos, à pora que se guiser mus sempré na mesma hora, necule-se mas vela é resa-se uma oração qualquer, em benefício das "Almas com sede de Purgatório", se me conseguirdes a graça de (farmeionase a graça que se deseja) en necenderel mais 7 (sete) velas em vasso beneficio e<sub>a</sub> desta vez, junto a um copo com água".

Sendo atendido o pedido, acende-se mais 7 (sete) velas, qua em cada dia, junto a um copo com água, durante 7 (sete) dias seguidos, sempre á mesma hora e oferece-se, também, em beneficio das "Almas com sede, do purgatório", agradecendo-se a eles.

A agua, sempre depois que as volas acabarém ido queimar, pode ser despejada em uma pia ou em qualquer água corrente. Basta despejar.

ik 6: ik

Como digo scimu, qualquer cração serve, no entanto, aconselho a seguinto:

"O meu Jesus, perdozi-nos. Livrai-nos do fego do Inferno, Leval as almas todas para o Céu, especialmente as gimas mais necessitadas de "ius" e de "água". Socorrel principalmente, as mais necessitadas".

Respuse, a seguir, 2 Aves-Marias".

ik ak a

Se figeram certo e com Pé, poderão os meus irmãos ter absoluta certeza de que conseguirão o que peditem, desde que seja, é claro a Vontade de Daus.

O poder de intercessão das "Almas com sede do Purgadorio" é multo grando.

Fuçan: essa "devoção" e aconscihem seus parentes, amigos e conhecidos a fazerem-na também.

\* 8 1

#### DEVOÇÃO COM O "SENHOR MIRONGUEIRO DAGUA"

le também interessante e poserosa a "sevoção" com D "Benhor MIRONGUEIRO DAGUA", para se encontrar colsas puntidas ou para se obter seja o que for,

## A Cruz (milegress) de Caravaca cara frera

É una obra cut bus custo con de la custo a teles a tempos trapación la constante de municipal de constante de la constante de

0 0

#### 1.500 Pontos Riscados e Cantados na Umbanda e no Candomblé

Trati-se de sona chen indispensível a todos de praticantes da Religido Umbandista, porquanto contém esta chen, mais de 1500 Postos de Calucios no Bitual do Candonkié. Presui abda esta chea diversos partos que são cantados nos candonchies da Babla, e numeroso pentos riscudos, é sem dúvida o livro, mais completo no assento. Em \$2 cdição.

FOLHA CARIOCA EDITORA SAA Rua João Cardoso, 23, 223-0562, Rio